

Unión por la Patria y la oposición dialoguista lograron un acuerdo y Diputados se encaminaba a darle media sanción a la actualización jubilatoria por inflación más una recomposición de 8 puntos. El debate pasará al Senado. Milei anticipó que lo vetará P/6/7

### Camino a una reparación urgente





En Uruguay: \$40



La ministra Pettovello comenzó el operativo de entrega de los alimentos a punto de vencer. Lo hará solo en las sedes del Conin, dirigido por el ultraderechista Abel Albino. El reparto será únicamente de leche en polvo y estará concentrado en las provincias más aliadas al gobierno nacional como Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. A Buenos Aires, el territorio más poblado, enviarán menos del 2% P/2/3



# 



### DISEÑO

En defensa de su cultura popular Rumania le pedirá a la casa francesa de alta costura Louis Vuitton que reconozca el diseño de una blusa tradicional que inspiró modelos de una de sus colecciones de este año. La prenda que generó el planteo lleva bordados y borlas y es reconocida como símbolo de la vestimenta del país. La empresa, cuyos diseños se venden por miles de euros, hasta ahora optó por el silencio ante las evidentes coincidencias del modelo. Rumania recordó que en 2022 la Unesco incluyó las prendas tradicionales con un estilo específico de bordado en una lista de patrimonio cultural inmaterial. El anuncio de Rumania se enmarca en la campaña Give Credit lanzada el domingo pasado por la comunidad virtual La Blouse Roumaine, que acusó a Vuitton de usar el diseño "sin mencionar el origen y el consentimiento de los poseedores de la herencia cultural".

El dólar ilegal terminó en 1265 pesos, aumentó 200 pesos en el último mes. El contado con liqui cerró a 1310. Las acciones bajaron hasta un 7% en el día P/15

El vértigo volvió a la city porteña

40 Los que no cambian de camiseta, por Hugo Soriani

Sin acuerdo terminó la audiencia entre Capital Humano y Juan Grabois por la comida almacenada P/4/5

Escándalo en la audiencia Por Irina Hauser

#### Por Laura Vales

"¿Ha estado sin comer todo un día?" Responder que sí a alguna de estas preguntas indica que se atraviesa una situación de inseguridad alimentaria severa. En los barrios populares, el 62 por ciento de las personas consultadas manifiesta estar sufriendo esa extrema condición.

Así lo detectó una encuesta realizada por la organización social Barrios de Pie, que tiene como referente a Daniel Menéndez, en barrios populares de 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Para este trabajo los encuestadores entrevistaron a 5300 familias. La muestra es amplia y sus resultados hablan de un salto en el agravamiento de la situación social.

El relevamiento encontró, entre otras cosas, que las familias que viven en barrios populares tuvieron que reducir drásticamente el consumo de alimentos considerados prioritarios. Por ejemplo, en relación al año pasado, el 81 por ciento pasó a comer menos carne y menos huevos. También bajaron la ingesta de lácteos y verduras.

Pero el dato principal de la encuesta no es la caída de la calidad de la alimentación, sino el gran número de personas que contaron que se están salteando comidas. O que, incluso, han pasado todo un día sin comer. Ambas posibilidades definen la inseguridad alimentaria severa.

### Qué es la inseguridad alimentaria severa

Esta categoría forma parte de una escala creada por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). El organismo define la inseguridad alimentaria como la insuficiente ingesta de alimentos; su bibliografía describe que se trata de un proceso complejo, que transita por diferentes grados.

La escala de la FAO define tres grados: inseguridad alimentaria leve (cuando la persona siente preocupación sobre si va a poder alimentarse), moderada (cuando ya realiza cambios en su dieta) y severa (cuando redujo la cantidad de alimentos que consume).

Cuando se cae en la inseguridad alimentaria severa, no ha sido de un día para el otro, sino que hay un proceso por el que las personas van siguiendo estrategias compensatorias y agotándolas. El que llega a la inseguridad alimentaria severa viene de haber reemplazado los alimentos habituales de su dieta por otros más baratos o rendidores. Más tarde, se ha endeudado para poder comer.

¿Cuál es la situación en los barrios populares? El relevamiento realizado por Barrios de Pie saca las siguientes conclusiones. Crece de manera alarmante la inseguridad alimentaria

# Los que están dejando de comer

Seis de cada diez personas de barrios populares no comieron un día o sintieron hambre y no pudieron comer. Datos de Barrios de Pie.



La encuestra relevó una muestra de 5300 familias de 19 provincias y Ciudad de Buenos Aires.

Guadalupe Lombardo

El 62 ciento de las familias atraviesa una situación de inseguridad alimentaria severa. Otro 12 por ciento está en el escalón de la inseguridad alimentaria moderada.

In dato importante es con qué frecuencia no llegan a incluir carnes, lácteos, frutas o verduras en sus comidas: sobre este aspecto, la encuesta muestra que el 80 por ciento no los puede consumir diariamente. Un 30 por ciento contestó que come carne "menos de una vez por semana" y que a los lácteos y verduras los ve todavía menos.

■ En relación al dinero, el 76 por ciento de los consultados tuvieron que pedir prestado en el mes anterior a la encuesta. El nivel de endeudamiento es muy alto.

### No hay política alimentaria

Las razones por las que Barrios de Pie realizó este relevamiento son conocidas: desde diciembre, el gobierno de Javier Milei redujo drásticamente la asistencia alimentaria, medida que tomó mientras su política económica hacía caer a la indigencia a 3 millones de personas. En la Argentina hoy Entrevistaron a 5300 familias. La muestra es amplia y sus resultados hablan de un salto en el agravamiento de la situación social.

hay 8 millones de indigentes.

De los programas que integraban la política alimentaria (hay 8 programas en total), la ministra Sandra Pettovello mantuvo sólo la Tarjeta Alimentar. Si bien se trata de un mecanismo no cuestionado, de transferencias directas a cada titular, su monto se bajó (alcanza para comprar sólo un cuarto de la canasta alimentaria; si se suma a la AUH llega a la mitad). La tarjeta cubre a un grupo reducido, 3,8 millones de personas. Claramente, no alcanza en momentos en que el país tiene 25 millones de pobres, de los que 8 millones son indigentes. Los comedores comunitarios resultan imprescindibles y la idea de que puedan funcionar sin apoyo del Estado es disparatada: quien recorra los barrios encontrará que por la recesión económica, las carnicerías ya no donan ni los huesos—si antes podían regalarlos, ahora los venden—, que las familias que antes podían dar ropa en desuso, hoy la venden y mal podrían aportar alimentos a sus vecinos. No debería sorprender que quienes ya venían alimentándose a fideos o arroz, ahora se salteen comidas.

Como dato final, vale señalar que otra de las variables medidas fue qué pasa con las familias donde la proporción de niños es más alta. Sobre ese punto, el relevamiento concluye que aunque esos hogares sean los destinatarios de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, cuantos más niños hay por cada adulto, peor es la situación alimentaria del hogar.

La encuesta de Barrios de Pie fue realizado por un equipo de 500 promotoras comunitarias, con la coordinación técnica de Marcos Caviglia, Lucas Drucarrof y Rodrigo Ruiz. La muestra tomada se corresponde a 21 mil personas, que residen en barrios populares de veinte distritos del país.

#### Por Melisa Molina

Por fin el Gobierno se decidió a acatar lo que le reclamó la Justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darles a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo, unos 465 mil kilos, y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos. En Casa Rosada dicen que eligieron a Conin, presidida por el antiderechos Abel Albino, porque "es una fundación de muchísimo prestigio", y aclaran que "una vez entregado el stock heredado, la idea es no stockear más y empezar a usar la cláusula gatillo para situaciones de emergencia". Con "cláusula gatillo", se refieren a la idea que propuso Federico Sturzenegger para privatizar y correr al Estado de la entrega de alimentos. Desde Conin, en tanto, justifican que "están haciendo algo que excede a sus tareas habituales", y que por eso "no pueden llegar a todos". "Justamente es por eso que el Estado es el que debería hacerse cargo: para que el reparto sea equitativo y federal y no quede a merced de un privado que 'hace lo que puede", dicen desde la oposición.

Las provincias que más leche en polvo recibirán -siempre en comedores y merenderos que responden a Conin- son, casualmente, las que tienen gobernadores aliados al gobierno nacional. Es el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, que recibirá 191 mil kilos (el 48 por ciento del total); Entre Ríos, del exministro macrista Rogelio Frigerio, al que le asignaron 92 mil (el 23 por ciento); Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, que recibirá 69 mil kilos (el 17 por ciento); Chaco, del radical Leandro Zdero, que tendrá 39 mil kilos; Córdoba, que conduce Martín Llaryora, donde ingresarán 30.840 kilos y la lista sigue con Santa Fe, del radical macrista Maximiliano Pullaro, con 10 mil kilos; y Corrientes, del radical Gustavo Valdéz, con 9400 kilos. En octavo lugar se encuentra un distrito no afin al gobierno: Tierra del Fuego, con 8 mil kilos. En tanto, Rio Negro recibirá 4 mil kilos; Salta con 2300; San Juan con 800. Por últimos, quedan las provincias no oficialistas La Pampa con apenas 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos.

Buenos Aires, que contiene al 30 por ciento de la población argentina, aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales de

La Rosada terceriza la entrega de los alimentos a través de la fundación Conin

# La comida ya viaja, pero a las provincias amigas

El envío de 465 mil kilos de leche en polvo se hizo a través de camiones del Ejército. Mendoza es el distrito más beneficiado. A la provincia de Buenos Aires solo mandaron el 2 por ciento.



Para el transporte de la leche en polvo guardada en galpones se usaron camiones del Ejército.

todo el país, y está gobernada por Axel Kicillof, recibirá menos del 2 por ciento del cargamento. Y hay otras provincias a las que ni siquiera llegará un kilo de la leche en polvo. Es el caso de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela; Formosa, que gobierna Gildo Infrán, Catamarca, de Raúl Jalil y también el de Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, San Luis y Misiones.

Otra provincia que tampoco recibirá leche es Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal. El gobernador de la provincia patagónica se mostró sonriente junto al ministro de Economía Luis Caputo. El titular de la cartera lo felicitó por pagar una deuda que la provincia tenía con la Nación por 23 mil millones de pesos. "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. Vino a pedir plata? No, vino a CANCE-LAR deuda", dijo y finalizó "Excelente gestión del gobernador. Pd: feliz cumpleaños Claudio!".

Desde la gobernación cuentan que efectivamente no reciben, ni recibirán alimento de Nación y que, para compensar esa situación la provincia inició un programa de alimentos "solidario", que se fi-

nancia con recursos propios. "Llegó un envío el domingo y hoy se empezaron a repartir son 60 mil módulos de una dieta armada desde la provincia", explicaron y añadieron que se trata de unos "20 mil módulos por mes", y que, en breve, van a proceder a iniciar

Cristina Kirchner

#### El uso de planes sociales

Cristina Fernández de Kirchner insistió con demostrar que durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner –a diferencia de lo que dice el Gobierno– tuvieron la menor cantidad de planes sociales. "¿A que vos creías seguramente que los planes sociales eran un invento de los K? ¿Cuántos zócalos, cuántos videograph, cuántas cosas y te lo creíste? Pero no es tu culpa, para nada. Cuando te bombardean y nadie te explica la verdad... punto", dijo en un video de Tik Tok. Recordó que fueron creados tras la crisis de 2001 con casi dos millones de planes, pero desde 2003 se fueron reduciendo "vinieron los K y fijate cómo terminaron (los planes): pum para abajo". "¿Fue magia? No. ¿Fue porque hicimos milagros en Desarrollo Social? Tampoco. Era porque había un modelo de crecimiento económico de carácter inclusivo que generaba trabajo registrado y buenos salarios", dijo.

la siguiente compra.

Desde La Rioja, en tanto, no fueron tan condescendientes. Alfredo Menem, ministro provincial de desarrollo social firmó –junto a otros siete ministros provinciales de esa área- un comunicado en el que reclamaron al gobierno nacional un esquema más equitativo de reparto de los alimentos. El riojano cuestionó la decisión del ministerio de Capital Humano de no incluir a La Rioja para la división y dijo en diálogo con AM750 "sentimos una impotencia muy grande porque todos los días tenemos que atender la demanda de los vecinos y vecinas por el alimento y los remedios oncológicos, que los desfinanciaron".

Luego, el ministro de Desarrollo Social riojano añadió "lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen con una fundación, y tienen denuncias de corrupción, de sobresueldos, de sobreprecios, y dejaron vencer la leche. Están haciendo desastres con la administración de los recursos de los argentinos".

Desde Conin, en tanto, dicen 24 que "no saben con exactitud cómo va a ir llegando la leche en polvo a los distintos centros". Gabriela Sabio, directora de la fundación, explicó que "es Conin el que se ocupa de decidir a quiénes les llega la leche en polvo", y que la van a entregar a los centros con los que ellos ya trabajan. "Tenemos 22 centros Conin en Buenos Aires. En el conurbano se entregó poco porque cada centro tenía que garantizar la logística", justificó en diálogo radial intentando explicar por qué se entregarán solo unos cinco mil kilos de leche en polvo a una de las provincias con más población y mayores necesidades.

Sabio dijo que no sabe si volverán a hacer entrega de alimentos—en Casa Rosada dicen que ellos no stockearán más comida una vez que esta entrega termine—, y añadió que "la distribución de la leche por provincias responde a la capacidad de logística que tienen los centros Conin". Señaló que La Rioja y Formosa no recibirán porque la fundación no tiene presencia allí. Desde el gobierno de Catamarca, según contaron a **Páginal2**, estuvieron hablando hasta última hora del martes con

"Lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen ahora con una fundación".

Alfredo Menem

el gobierno nacional para pedir que se los sume a la lista y les entreguen alimento, pero al cierre de esta edición no habían logrado ningún tipo de confirmación por parte del Ministerio de Capital Humano.

Mientras la comida retenida por el gobierno nacional se comienza a entregar con urgencia antes de que venza en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, todavía el gobierno tiene que confirmar quién reemplazará a Pablo de la Torre en la Secretaría de la Niñez. Él fue eyectado del cargo acusado de ser el responsable de la no entrega de alimentos y, además, denunciado por corrupción a partir del convenio que el ministerio tenía con la OEI.

De manera extraoficial en Casa Rosada confirman que el lugar lo ocupará Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

#### Yanina Nano Lembo fue confirmada en Niñez y Familia

### Pettovello tiene nueva escudera

Por Matías Ferrari

Con la salida de Pablo de la Torre, Sandra Pettovello pretendió desviar el foco del escándalo de las 6 mil toneladas de alimentos acopiados, aunque más bien terminó por destapar otro: el de la contratación de ñoquis y empleados con posibles sobresueldos mediante convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Pero además se compró un nuevo problema: la gestión de la Secretaría de Niñez y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social) quedó acéfala en medio del terremoto. Lejos de encontrar un perfil con espalda territorial o trayectoria en la materia, la ministra terminó inclinándose por una funcionaria de segunda línea que tenía a mano dentro de la gigantesca estructura de Capital Humano. Se trata de Yanina Nano Lembo, actual presidenta del Consejo de Políticas Sociales, con nulo recorrido en cargos pesados como el que le tocará asumir, aunque con vínculos estrechos con el sector empresario dedicado a la inversión de "impacto social" y también con algunos de los consultores que transitan los pasillos del poder libertario. También pasó por una ONG que implementaba el polémico "método Conin", del antiderechos Abel Albino. Su nombre surgió luego de las sucesivas reuniones que la mi-



Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez y Familia.

nistra mantuvo con Javier Milei desde que el Presidente regresó el domingo a Buenos Aires y terminó de confirmarse ayer.

Pettovello fue la gran ausente en la primera reunión de gabinete que Milei presidió tras casi dos meses de ausencia. El faltazo se debió, según sus voceros, a que estuvo ajetreada siguiendo los pormenores de las denuncias penales que se acumulan en Comodoro Py contra su gestión. Pero en su agenda había otros temas igual de apremiantes. Recién ayer, cinco días después del anuncio, se oficializó en el Boletín Oficial el despido de De la Torre. La confirmación de Nano Lembo, en tanto, está al caer. A la ministra le quedan por resolver, mientras tanto, los reemplazos de los cuatro funcionarios que se fueron de la mano del exsecretario y que estaban al frente de áreas sensibles, entre ellos Héctor Calvente y Esteban Bosch, los dos responsables de lo que sucedía dentro de los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. La vacancia de cargos –en Capital Humano ya renunciaron unos 30 funcionarios en seis meses, todo un record- sigue siendo una de las tramas paralelas, por los huecos y desmanejos en la gestión, del escándalo de los alimentos.

Según pudo saber **Páginal12**, Nano Lembo fue una de las tantas opciones que estuvieron sobre la mesa. Hubo sondeos con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela –cada vez más cercano

a Patricia Bullrich y a Milei— para que aporte algún perfil con territorio y conocimiento del conurbano, similar al de De la Torre. También había sonado, en su momento, la mediática secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, muy cercana a la ministra. Curiosamente, quien resultó elegida para el cargo no cumple con ninguna de esas dos características.

Tampoco con experiencia probada en la gestión. El único cargo de relevancia que ocupó Nano Lembo fue el de presidenta del Consejo de Políticas Sociales, donde fue designada formalmente hace apenas 40 días. Asumió a fines de abril, como consecuencia de las renuncias previas de Maximiliano Keczeli –al que se le encomendó más tarde ponerse al frente del desguace del Incaa— y de Gerardo Marcelo Hita, quien pegó el portazo la misma semana de la masiva marcha universitaria.

Antes, la flamante secretaria se había desempeñado al frente de la Dirección General de Articulación Público Privada en CABA durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Un cargo de tercera línea. Quienes conocen la estructura del Ejecutivo porteño hablan de que se trata de un cargo "junior", más técnico que político. Desde allí, igualmente, tejió vínculos con empresas como Farmacity —expropiedad de Mario Quintana—las que acercó a los barrios populares.

De todos modos, quienes conocen su trayectoria descartan que haya sido convocada para el gabinete libertario debido a su paso por una de las principales gestiones del PRO, sino más bien por sus vínculos personales. En ese marco familiar se dió su paso por la pata juvenil de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), muchos de cuyos cuadros se sumaron informalmente al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

#### Asesoría en privatización

Nano Lembo está casada con Ignacio Gorupicz, uno de los socios fundadores de Mckinsey una de las consultoras más importantes del mundo que también opera en el país. Mckinsey ya había asesorado a Macri durante su paso por la Rosada y volvió a tener cercanía al poder de la mano de Milei. La consultora se dedica, entre otras cosas, a los recursos humanos: precisamente al rubro que desató la crisis –por las sospechas de corrupción en los contratos a través de la OEI– de Pettovello. Gorupicz también está vinculado con Silvia Bulla, una importante dirigenta de la ACDE.

El socio principal de Gorupicz en Mckinsey es Martín Maestú, una suerte –uno más en la larga lista– de ministro sin cartera en el gabinete. Su rol fue revelado públicamente por la senadora jujeña Carolina Moisés durante la comparecencia de Posse ante el Senado, pocos días antes de su salida. La senadora expuso que Maestú trabaja sin cargo para la jefatura de Gabinete en el plan de privatizaciones y remate del mobiliario estatal.

#### **Método Albino**

De acuerdo a su CV, Nano Lembo también trabajó un año y cinco meses como directora de proyectos en la Fundación ACER, una ONG que según su página web aplica el "método Conin" en el combate contra la desnutrición infantil. La "metodología Conin" fue la base del imperio que montó Abel Albino y que rechaza toda política pública de educación sexual y salud reproductiva. La funcionaria, a la hora de la repartición de alimentos a cargo de Fundación Conn, al menos se va a mover en terreno conocido.

#### Por Irina Hauser

-Doctora ¡Basta de interrumpir! –se hartó el camarista Martín Irurzun y reprendió a la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, que ya había hecho varios comentarios en voz bien alta mientras Juan Grabois hacía uso de minutos para exponer en la audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales. La mujer vestía una remera negra con la imagen de un león pintada en blanco que no pasaba desapercibida. Estaba sentada detrás y en diagonal a él en ese momento, en un mullido sillón verde, donde sacudía la pierna derecha cruzada sobre el tajo de su pollera larga, negra también. "Te estás excediendo", "no faltes el respeto a los jueces", taladraba la funcionaria al dirigente, que acababa de hacer un comentario sobre una frase de ella y sobre su cambiante historial político. "¡Militantes del hambre nunca más!", había lanzado Gianni en su discurso ante el tribunal. "Silencio", se volteaba Grabois ante nuevos comentarios. El tono pendenciero de la situación contrastaba con la solemnidad de los jueces y explotó al final en el pasillo en un intercambio escandaloso que se hizo viral. Gianni había llegado acompañada del abogado Ariel Romano que, curiosamente, cobra a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

El griterío empezó adentro de la pequeña sala cuando se descomprimía el público que había pasado cerca de media hora apretujado. "Dejá de robarles a los pobres", acusó la funcionaria que representa a Sandra Pettovello a Grabois. "¡La ladrona sos vos!", le devolvió él, mirándola fijo. El virulento ping-pong siguió. Grabois desafió al segundo de Gian-

Gianni dijo que se entregarán 450 mil kilos de leche en polvo y el resto continuará guardado para catástrofes.

ni, el abogado Romano, que estaba con ella. "Sos una mierda que les saca la comida a los pobres". Cuando todo parecía descontrolarse se metió una custodia de la policía de civil que acompañaba a Gianni y al tratar de apartarla, abrió sus brazos y debajo de la chaqueta se vio que llevaba un arma en la cintura. Había estado apoyada en una pa-

red, armada, adentro la sala. "¿No sabe que eso está prohibido?", posteó más tarde Grabois en X.

La audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal, en la que también escuchaban y apreciaban la escena con asombro los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, tenía una razón de ser concreta: discutir la apelación del ministerio de Sandra Pettovello, que se negó a cumplir la orden del juez Sebastián Casanello de entregarle un plan para distribuir los casi 6 millones de kilos de alimentos acopiados entre comedores y merenderos comunitarios a los que el gobierno libertario les cortó de entrada la comida y los fondos de programas alimentarios. El argumento técnico del Gobierno es que se trata de una política social y que el Poder Judicial no tiene nada que opinar.

En rigor, la primera excusa para no entregar comida, había sido que se estaban auditando los comedores. La falta de alimento fue lo que motivó la denuncia penal que presentó Grabois (Argentina Humana) contra Pettovello. En el ínterin aparecieron la mercadería guardada, lo que incluía 339.867 kilos de leche en polvo que vence en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas que ya vencieron en febrero último.

Un dato relevante: el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, respaldó la posición de la fiscala Paloma Ochoa en reclamo del reparto de los alimentos y de la competencia del fuero penal federal y la decisión de Casanello, pese a la ofensiva mediática fogoneada por el oficialismo que habla de "justicia militante". "La decisión solo se limita a requerir información y pedir que se elabore un plan de entrega conforme a los parámetros que establezca el Ministerio de Capital Humano, para la entrega de alimentos que ha declarado tener", afirmó el fiscal de Cámara. Eso, agregó, no quiere decir "que el magistrado haya delineado una política pública", agregó. El tribunal resolvería hoy.

"De por medio –señaló Agüero Iturbe– se encuentra el derecho alimentario de jerarquía indiscutible". "Lo que advierto es que no se alcanza a comprender que no estamos sustanciando ninguna litis sobre el marco de planes Nacionales de Seguridad Alimentaria. Aquí se investigan delitos, uno de cuyos efectos o consecuencias se intentan paliar con la cautelar...", agregó. Se busca "evitar consolidar los efectos del delito y satisfacer un derecho humano", advirtió.

#### **Revelaciones y faltantes**

Las exposiciones tuvieron más contenido político que jurídico. Pero dejaron algunas "novedades". Gianni insistió con el discurso de que buena parte de los productos que están en los depósi-

Escándalo en la audiencia judicial por la denuncia de los alimentos guardados

# Gritos, reclamos, pero el plan de entrega no aparece

La Cámara definirá hoy si mantienen o revocan la cautelar que le ordenó al Gobierno hacer un plan de entrega de los alimentos. Un abogado del Gobierno tiene contrato de la OEI.



Juan Grabois discute a grito pelado con la funcionaria de Capital Humano Leila Gianni.

tos de Villa Martelli y Tafí Viejo fueron comprados por el gobierno anterior y que cuando Pettovello "tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer" ordenó "la pronta" entrega. Luego repitió lo que ya habían dicho en un comunicado pero no ante el juzgado: que firmaron un convenio con la Fundación Conin, del antiderechos Abel Albino y "en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional 450.000 kilos de leche en polvo están siendo distribuidos". "El resto de los alimentos –anunció– se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencia".

Es decir, la cartera de Pettovello no tiene ninguna intención de repartir el resto de los alimentos entre los comedores de las organizaciones sociales. "Capital Humano vino a romper un paradigma. Militantes del hambre nunca más, que hicieron negocios enormes con estos alimentos y los utilizaron como elemento de coacción...", se cebó e invocó con provocación el "nunca más" que en este país representa la lucha contra el terrorismo de Estado.

"Nosotros estamos contentos de que se entregue (la leche) pero el juez no les pidió eso, les pidió un plan de entrega de todos los

alimentos, muchos de los cuales se están venciendo", se envalentonó Grabois cuando llegó su turno. "Cuando ellos entraron en desobediencia (Capital Humano), nosotros no los denunciamos, el juez Casanello allanó ¡Y saben lo que encontró? Faltantes. ¡No serán los alimentos podridos

Grabois destacó que el informe de la Policía Federal da cuenta de faltantes de alimentos en el galpón de Villa Martelli.

que sacaron para evitar otro nuevo escándalo además de los rugbiers que pagaban en dólares a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos); No será que lo habrán sacado para ocultar un delito?", preguntó. No solo aludía a los contratos que la Secretaría de Niñez suscribió con la OEI, y que se habrían utilizado para pagar sobresueldos, a gente

sin nombramiento y para comprar dólares (gracias a la facturación de personas sin relación con el ministerio). También se refería a un informe de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal incorporado a la causa sobre lo que relevó en el galpón de Villa Martelli, y faltan cosas.

Algunos datos claves del informe policial, al que accedió este diario:

- "Faltarían unas 5 unidades de arroz y hortalizas de la marca La Terre y 32 unidades de arvejas Doroteo". El arroz venció en febrero.
- Hay un faltante de 8 leches en polvo marca Manfrey y un sobrante de 11.600 en la marca Vidalac compensando un faltante de la marca Franz".
- Faltan los lotes 126, 127, 128,161,162,163, 257, 258, y 259 que pertenecerían a lentejas marca La Criolla, dichos lotes tienen un aproximado de 17 unidades".
- Respecto de lote 22896 Locro Marca sabores del Valle hay un faltante de 1316 unidades, del lote 101123MEMO se encuentran 36 unidades faltando un total de 600 unidades aproximadamente".

"El lote 103 de Yerba Mate Sierras del Imán no pudo ser visualizado".

Faltan botellas de aceite de Girasol de la marca Costa del Sol. Capital Humano Había informado 460.290 unidades. Pero el lote señalado corresponde a otra marca, Alasmar, con 25.350 unidades. Así, el total e unidades de aceite Costa del Sol sería 434.940.

El reporte dice, además: "con la documentación presentada NO se puede identificar el destino de los alimentos"; "no hay información mediante la cual se puede identificar dicho destino".

#### Más de la audiencia

La abogada Gianni -que en el Colegio Público de Abogados figura como "no habilitada"- intentó arrancar con un discurso contra el gobierno anterior. "Limítese a la apelación", le dijo Irurzun que presidía el encuentro. Luego cargó contra el juez Casanello, pese a que ya lo había hecho por escrito. Lo acusó de actuar "arbitrariamente e ilegítimamente". "No vamos a permitir que ningún juez de la nación y menos un juez con competencia penal nos diga a nosotros como administrar una política pública".

Apenas pudo intervenir el otro abogado, Romano, para decir que

la competencia es del fuero contencioso. Gianni se volvió a meter: "El Ministerio de Capital Humano está asistiendo permanentemente a los sectores más vulnerables". Volvió a mezclar: "Tenemos fiscales militantes que buscan la existencia de un delito, son afines a las organizaciones sociales".

Los expositores hablaban de espaldas al publico, cara a cara con los jueces. Grabois les dijo: "Yo sé que es difícil enfrentarse a un Estado que está patoteando al Poder Judicial, espero que Dios los ilumine para tomar una decisión de acuerdo al derecho y la justicia".

¿Qué argumentó? "Acá hay delito penal, lo reconoce el propio ministerio". Se refería al comunicado que la cartera de la semana pasada donde decía "que había decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente del stock y el vencimiento de la mercadería". El primer funcionario echado fue Pablo de la Torre, el exsecretario de Niñez, a cargo de la política alimentaria. Le endilgaron ocultar la comida por vencerse. Voló también su equipo. La denuncia penal y ante la Oficina Anticorrupción no es por esto sino por las contrataciones sospechosas con la OEI.

Grabois, con una cruz pegada al pecho, agradeció haber hecho la denuncia "si no 400 mil cajas de leche en polvo se hubiesen vencido, 4 millones de leche no se hubiesen entregado...". Recordó que "la indigencia se duplicó durante este gobierno y además de duplicarse en términos reales, se bajó el 42 % el presupuesto de comedores alimentarios". Enumeró mentiras del gobierno sobre los alimentos y dijo que Conin es tan intermediario (lo que el oficialismo rechaza) como cualquier organización pero quizá ideológicamente afín al gobierno.

#### MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA № 20/2024



OBJETO: "PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO (HARDWARE, SOFTWARE), INSTALA-CIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA NUEVA RED DE SENSORIZADO INALÁMBRICO REMOTO POR EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA".

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0017294/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.150.760.000,00 (PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$1.200.000,00 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, HASTA EL 18/06/2024 INCLUSIVE.

A seis meses de iniciar la gestión, el gabinete de Javier Milei no encuentra calma. Si bien en Casa Rosada descartan nuevos cambios, hay más de un funcionario de primera línea en la mira. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, concentra por estas horas toda la atención por los alimentos retenidos de los comedores populares, las denuncias de corrupción que la salpican y versiones que indican que pretende irse. La tensión es tal, que el Presidente tuvo que salir –una vez más– a respaldarla. Lo mismo hizo con el titular de la cartera económica, Luis Caputo, arrinconado por la escalada de los dólares paralelos. Para el despedido jefe de Gabinete, Nicolás Posse, también hubo un mensaje. "Es historia", sintetizó Milei y evitó desmentir

La delicada situación de Pettovello preocupa y mucho al Presidente. Por eso, desde que regresó al país, exagera los elogios a quien define como su mejor amiga. Sabe que la ministra está en la cuerda floja, que la situación la excede en términos emocionales y de gestión, y no quiere que se caiga. El cálculo que hace es que su renuncia significaría un daño para todo el gobierno y un triunfo de las organizaciones sociales y el kirchnerismo. De ahí que en privado le haya pedido encarecidamente que haga un esfuerzo para quedarse y en público se deshaga en halagos. "Es la mejor de la historia", repitió ayer por la mañana, en un breve contacto que tuvo con los periodistas acreditados de la Casa Rosada.

que los hubiera espiado.

Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos y en los contratos del megaministerio, el libertario manifestó: "Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".

El intercambio con la prensa fue unos minutos antes de la clásica conferencia de Manuel Adorni. Para esa hora, ya se anticipaba una jornada cambiaria complicada. Los dólares paralelos se vienen recalentando en los últimos días y ayer no fue la excepción. Ante el aumento de las divisas alternativas, la caída de los bonos y el aumento del riesgo país, Milei aseguró que Luis Caputo está "más firme que todo el edificio", en referencia a la Casa Rosada. En un revoleo de datos, dijo que "es el mejor ministro de Economía de la historia", porque logró bajar a 50 por ciento una inflación que "anualizada daba 17 mil". "Es un montón y falta un montón, pero es un héroe nacional", concluyó.

Quien no se llevó ningún elogio, más bien todo lo contrario, fue su examigo de la Corporación América Nicolás Posse. Al ser consultado por su renuncia, el mandatario solo dijo: "Posse es

Elogios desmedidos, ministros apuntados y cuentas pendientes

# El gabinete de Milei no logra hacer pie

La preocupación del Presidente por el futuro de Pettovello y los halagos a Caputo. El mensaje a Posse y los funcionarios que están en la mira.



Javier Milei tuvo un breve intercambio con los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

historia". Incluso tuvo la oportunidad para desmentir que el exjefe de Gabinete haya utilizado a la AFI para espiarlos y no lo hizo. Evadió la pregunta y reiteró: "Posse es historia". Por el contrario, calificó a su reemplazante, Guillermo Francos, como un funcionario "maravilloso". "Si lo elegí yo es porque creo que es el mejor para el cargo", resumió.

Un punto central de la reestructuración del gabinete es que la AFI volverá a depender de Presidencia y saldrá de la órbita de la

Jefatura de Gabinete. La idea es que Francos se desprenda de varias dependencias que dependen de su área y se concentre en ser un jefe de ministros coordinador de las distintas áreas.

A la espera de una definición está Federico Sturzenegger. Cerca de Milei explican que aún les queda una "charla pendiente" para terminar de cerrar los detalles de las funciones que tendrá a cargo el nuevo ministerio que conducirá. Según trascendió, el artífice de la ley Bases y el mega DNU

estará al frente de una cartera de modernización del Estado similar a la de Andrés Ibarra durante el macrismo.

NA

En la lista de funcionarios que está en la mira sobresalen dos: Mariano Cúneo Libarona y Diana Mondino. Al ministro de Justicia le reprochan no tener grandes éxitos de gestión para mostrar. La canciller, por su parte, quedó en el ojo de la tormenta por decir que "todos los chinos son iguales" y no la ven "alineada" con el proyecto político libertario.

#### Asistencia alimentaria

#### "Mienten para que algo quede"

a exsecretaria de Inclusión Social Laura Alonso cuestionó una nota periodística que la responsabiliza por el supuesto manejo irregular de fondos

destinados a la seguridad alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández. "Mienten para que algo quede". Con esas palabras, la exfuncionaria respondió a un artículo de Clarín e indicó que se trata de una operación "creada en medios adictos al poder"

que buscan "justificar la cancelación de la asistencia alimentaria a los comedores y merenderos comunitarios". Para desmentir la publicación, Alonso

subrayó que los fondos están destinadas en un 80 por ciento a la Tarjeta Alimentar, que es "un instrumento que este mismo gobierno decidió conti-

> nuar". Del resto de los fondos, explicó que "un 10 por ciento se transfería a las provincias y municipios para financiar los Servicios Alimentarios Escolares, mientras que la otra mitad se dirigía a "sostener espacios comunitarios" administrados por el PNUD. Ade-

más, destacó que la distribución no se asigna arbitrariamente, sino en base a la vigencia de la Ley 25.724 sancionada en 2002.

#### Por Miguel Jorquera

La negociación no fue fácil, pero primó el acuerdo. Al cierre de esta edición, diputados de diferentes bloques opositores se aprestaban a darle media sanción a una fórmula de movilidad jubilatoria que repare parcialmente el feroz ajuste que impuso el gobierno de Javier Milei sobre los haberes. El consenso fue alcanzado por Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Consenso Federal (HCF), la Coalición Cívica (CC) e Innovación Federal. La jugada encendió la fura del oficialismo.

La iniciativa establece que en la recuperación inicial de las jubilaciones se pague el 8 por ciento, la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y que el gobierno solo aplicó a la movilidad jubilatoria un 12,5. Así como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 por ciento). Además sostiene que fórmula de movilidad no quede

La iniciativa establece una recuperación del 8 por ciento para los haberes y que la fórmula esté atada a la inflación y los salarios.

atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en caso hipotético que la inflación bajara y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) superara a la misma, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia a través de un ajuste semestral. Y que en el caso de las deudas con las Cajas Provinciales no transferidas al Estado Nacional y los juicios con sentencia firme sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.

En medio de un panorama incierto que en principio parecía sin salida, se alcanzó el consenso. La fórmula del acuerdo requería de varios pasos en medio de negociaciones sigilosas para que no trasciendan y enciendan las alarmas en el oficialismo y sus aliados para bloquearlo. Una muestra fue la decisión del presidente de la Cámara baja, el riojano libertario Martín Menem, que no convocó (como lo obliga el reglamento) a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión. Algo que los presidentes de los bloques políticos realizaron de manera informal antes

Diputados se encaminaba anoche a darle media sanción a una nueva fórmula de actualización

# Acuerdo opositor por la movilidad jubilatoria

Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otros, consensuaron modificar el aumento de los haberes decretado por Javier Milei. Hubo negociaciones hasta último minuto.

de bajar al recinto.

El primero, que UxP retiraría su propio dictamen de mayoría para pasar a tratar el de la oposición dialoguista, que encabeza la UCR y el respaldo de HCF, CC y partidos provinciales. La condición que puso UxP fue que no se tocara como proponía el proyecto de los dialoguistas- el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes. Con lo que el dictamen acordado que se votara alcance un costo fiscal de apenas 0,43 por ciento del PBI, para quietarle argumentos al Gobierno libertario sobre el alcance de la medida frente a la amenaza de MIlei de votarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal.

#### Comienzo dubitativo

El quórum (129 diputados) se alcanzó rápidamente. Unos 140 legisladores estaban sentados en sus bancas apenas unos 25 minutos después de la hora de la convocatoria fijada a las 11 de la mañana. Contribuyeron para abrir la sesión los bloques de UxP, la UCR, HCF, el FIT, los provinciales de Innovación Federal (IF), y al que también se sumó el santacruceño José Luis Garrido.

Fuera del hemiciclo del recinto, los diputados de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, MID, los tucumanos de Independencia y otros monobloques afines, esperaban que el arco opositor no consiguiera abrir la sesión, aunque con escaso entusiasmo que se cumpla su deseo. Para el oficialismo estaba claro, que una vez conseguido el quórum y si avanzaban los acuerdos entre los bloques, la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria significaría una fuerte derrota para el Gobierno, que ancló su proclama contra el déficit fiscal donde el mayor peso del ajuste recayó sobre los haberes de jubilados y pensionados.

### Universidades y Fonid, no

Aunque rápidamente, las diferencias sobre la estrategia de cada sector opositor se trasladaron al recinto. Ante la posibilidad que la



El diputado Germán Martínez dialoga con su pares Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

primera sesión convocada por la UCR se extienda y se trunque la segunda pedida por UxP, el peronismo propuso un apartamiento del reglamento para pedir la incorporación de los otros dos puntos (además del tema jubilaciones): el financiamiento de las universidades nacionales y la reposición del

Fondo Nacional de Incentivo Docente que quitó la Casa Rosada a las provincias.

Pero la votación, que requería de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes, le dio la espalda. La propuesta de UP no avanzó: cosechó 122 votos afirmativos, 110 en contra que reunieron

entre el oficialismo y la oposición dialoguista, y una abstención.

Lo mismo sucedió después, cuando el diputado cordobés Pablo Carro (UxP) pidió también tratar el financiamiento para las universidades nacionales. "El salario docente está muy retrasado y necesitamos resolverlo con urgencia", in-

sistió Carro. Los argumentos no alcanzaron para revertir la votación: 120 votos afirmativos, 110 en contra y 2 abstenciones.

#### **Negociaciones**

Con la oposición dividida y sin acuerdos a la vista, el oficialismo y la Casa Rosada empezaron a paladear una derrota opositora y una victoria para su política de ajuste. Sin embargo, varias horas de homenajes y cuestiones de privilegios a los que se sumaron de todas las bancadas, dieron tiempo para abrir una negociación que arrancó tímidamente pero que fue creciendo con el correr de las reuniones que se mantenían discretamente para no dar lugar a la contraofensiva oficialista.

Pero de alguna manera, las negociaciones se expresaban en el recinto. "No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados", dijo el riojano Ricardo Herrera (UxP) y agregó: "cambiamos nuestro dictamen para llegar a una acuerdo con otras bancadas".

En la misma línea, Itai Hagman (UxP) recordó que "mientras estábamos trabajando en sesiones informativas, el gobierno sacó el DNU 274, que planteaba una indexación por inflación, congelándola en uno de los niveles más bajos de nuestra historia". Y expuso que "línea roja" que UxP no estaba dispuesto a atravesar era la utilización del FGS, para vaciarlo y abrirle las puertas a la privatización del sistema jubilatorio con las AFJP.

La presidenta de la comisión de Previsión Social, la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning exponía que "no solamente es urgente sino también imperativo" que se resuelva la situación de los jubilados. Para defender el dictamen de la UCR, apeló al trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que sostiene que el costo fiscal del proyecto dialoguista es del 0,43 por ciento del PBI- y que trazó la "factibilidad" del cálculo de su bloque. "Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad", aseguró y apeló a "la sensibilidad" del Presidente.

Las negociaciones habían avanzado, y en el radicalismo comenzaron a primar las opiniones sobre la "razonabilidad" del reclamo de UxP de no utilizar el FGS para pagar deudas, que en seis meses (como proponía el dictamen dialoguista en principio) vaciaría sus arcas. La opción pasó entonces a convencer al peronismo cordobesista, que propuso el uso del FGS, admitiera que la medida -que decía no estar dispuesta a negociarpudiera ser saldadas con los impuestos que tributan a la Anses. Las negociaciones ya habían avanzado, faltaba solo el trazo fino del acuerdo y la votación final.

#### Gisela Marziotta

#### "Quieren convertirlos en meras mercancías"

Lel proyecto que implementa una nueva fórmula jubilatoria busca garantizar "el derecho a jubilarse con dignidad" de los adultos mayores. En ese sentido, advirtió durante el extenso debate en la Cámara baja, que lo que pretende el gobierno de Milei "es quitarle esa dignidad a los jubilados y transfor-

Este es un gobierno de odio y por eso mercantiliza todo", afirmó. La legisladora advirtió que Milei pretende ningunear y descartar a los adultos mayores. Y que eso se expresa a través "de pretender eliminar la moratoria, suspender la entrega de medicamentos gratuitos y con el atraso que tienen las jubilaciones". Sobre este últi-

marlos en meras mercancías.

mo punto señaló que "Milei les hace creer que con la actualización por el índice de inflación van a recuperar lo perdido. Pero no es así, porque en caso de que se frene la inflación, las jubilaciones se van a planchar. En ese sentido, nuestro proyecto incluye además el Ripte (la remuneración promedio de los trabajadores) que permite darle verdadera movi-

lidad a la actualización de las jubilaciones". Por último, pidió también que el gobierno deje de mentir con respecto a la moratoria porque eliminarla "es de misóginos porque 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a la jubilación". Es más, señaló también que es "perverso" porque todo es parte de "un intento por elevar la edad jubilatoria y mostrarlo como una buena gestión de gobierno".



#### Opinión Por Juan Carlos Junio \*

### Bases para la gran subasta mileísta

a ley Bases y el DNU 70/23 representan los instrumentos fundamentales para la revisión radical de las relaciones económicas y la vida social y cultural del pueblo argentino. El presidente Milei se propone generar un "shock", con vistas a producir una transformación regresiva de las rentas y las riquezas acumuladas a lo largo de décadas a favor de las oligarquías locales y las multinacionales; reduciendo a extremos dramáticos la participación de trabajadores y clases medias en el reparto de esos bienes y servicios. Las disputas políticas que se vienen dando alrededor de la ley, desnudan las inevitables tensiones ante el propósito extremo de la ultraderecha que trata de explotar al máximo su triunfo electoral.

Las concesiones que el gobierno viene haciendo a diputados y senadores, no alteran el propósito central de la ley. Ninguno de los consentimientos a las demandas es-

de los intereses generales de la Nación, de la propia industria nacional y de las pymes. La eventual aprobación de la ley y su malhadado RIGI, nos dejará sin nuestros minerales, con regalías regaladas, los dólares de las exportaciones quedarán afuera, no habrá desarrollo de nuestras pymes, y dañarán a la naturaleza, ya que no hay exigencias taxativas sobre el cuidado del ambiente y la vida de los pueblos circundantes.

En tal sentido resulta necesario recordar el ideario de los fundadores de la Patria.

Decía Mariano Moreno: "El monopolio es un atentado contra la libertad humana". Sobre el orden económico colonial proponía: "hacer desaparecer las fortunas agigantadas de cinco mil mineros y pasarlas al poder de la nación por diez años", refiriéndose a la minería del Alto Perú, actual Bolivia. Agregaba, siguiendo a San Ambrosio: "es mejor conservar la vida de los mortales, que la de

Kirchner, a partir de la cual cerca de cuatro millones de ciudadanos/as, mayoritariamente mujeres, pudieron materializar su derecho a la jubilación. En la norma sobre blanqueo, se hicieron concesiones, pero en su esencia favorece a fugadores, contrabandistas, y evasores; quienes mediante este engendro legalizarán sus latrocinios. Resta conocer el destino del punto que posibilita blanquear los bienes de "terceros", o sea, los testaferros de los fugadores. En suma, veremos el periplo que recorrerá la ley en ambas Cámaras ya que falta un recorrido que será espinoso. Ciertamente, el Congreso viene mostrando que existen reservas democráticas y patrióticas. En tal sentido valoramos la unidad de los legisladores de UxP y de otros bloques en ambas Cámaras, que han sido consecuentes con sus identidades y principios. La ley Bases no tiene que ser modificada ni morigerada,

> debe ser rechazada en su totalidad. El mismo destino debe correr el mega DNU vigente, por su carácter anti constitucional.

> Otra cuestión principal que va surgiendo tras la bruma de los hechos cotidianos, es la estrategia del poder, particularmente de su parte mediática, en su afán por empujar el escenario político hacia el centro y la derecha, con la clara intención de cerrar toda hipótesis popular y progresista, que tenga disposición a presentar al pueblo un programa de reformas económicas y culturales a favor de las mayorías, bajo la inspiración del ideario de igualdad y justicia social. En este sentido, Eduardo Menem, padre de los actuales funcionarios mileistas, fue descarnado: "lo más importante de Milei, es sacar de escena al kirchnerismo que marcó una década".

> Claro que esa presión ideológica conservadora coloca a todos en la misma bolsa: cristinistas, axelistas, progresistas populares, izquierdistas, peronistas e independientes de diversas

tradiciones políticas, etc. En ese esquema excluyente, todos serían lo viejo, consecuentemente queda solo la derecha sin importar su proveniencia partidaria; eso sí, aceptarían matices de macristas, ahora devenidos en centristas. Para tal fin, los medios de comunicación descubrieron a Guillermo Francos, a quien presentan como un gran estratega. El hombre fue secretario de tres ministros de Justicia de Videla y Massera, cavallista, menemista, lopezmurphista, sciolista, gustavobelista y luispattista (J. Lanata, Clarín). El jefe de Gabinete intentará sujetar la nave descontrolada codo a codo con el Toto Caputo quien, como señala el comunicador Ernesto Giacomini, procesa su mutación del Messi de las finanzas a ministro rockstar. Todo un gran dislate.

\* Secretario general del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.



Guadalupe Lombardo

pecíficas de provincias, compensa el daño al conjunto de la ciudadanía de todo el país; incluyendo a los habitantes de los distritos que lograron algún "beneficio". Más grave aún, es el perjuicio a toda la Nación, por la entrega de nuestros recursos naturales a las multinacionales mineras e industriales, asociadas en algunos casos a grupos de la burguesía local, expertos en medrar a costa del estado nacional. El tan cuestionado RIGI, no es otra cosa que un estatuto inficionado de ideas neocoloniales, presentadas como "modernas", elaborado por los estudios jurídicos de las empresas, y apoyado enfáticamente por la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras). Sus argumentos se reiteran a lo largo de las décadas: la ley "destrabará" miles de millones de dólares y "generará certidumbre" para la venida de inversiones. Igual postura adopta la UIA, cada vez menos industrial y mucho menos argentina, quien no puede ocultar su abandono

los metales". Claro, se trataba de las decisiones de un patriota; ahora actúan "los vendepatrias", como acusaba Evita. La ley "mejorada" mantiene incólume su sentido principal: mutilar al Estado y favorecer impúdicamente a los oligopolios, tanto locales como a los ultramarinos.

Se les concedió a los legisladores patagónicos una excepcionalidad en la reposición del impuesto a las Ganancias, pero al respecto se impone una preguntita: ¿y los otros 800 mil asalariados que volverán a tributar por sus "ganancias"? Se reducen facultades delegadas, pero siguen otorgando otras muy importantes a este presidente, quien todos saben, no vacilará en aplicar el poder que le confieren a favor de los grandes empresarios, sus "verdaderos héroes", incluyendo a sus admirados millonarios de Wall Street y Silicon Valley. Pareciera que poco importa la eliminación de la moratoria previsional instituida por Cristina

El régimen de blanqueo de activos previsto en el paquete fiscal y el de "incentivo para grandes inversiones" (RIGI) incluido en la ley Bases, que el Senado deberá tratar la próxima semana, podrían convertir a la Argentina en el corto plazo "en una suerte de 'paraíso' –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional". La advertencia la realizó la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en un informe dirigido al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, a quien reclaman que como "organismo rector en la materia" efectúe de inmediato "las recomendaciones y observaciones pertinentes" para evitar que se sancionen e implementen ambas iniciativas del

El documento que firman la presidenta de la AAJ, Vanessa Ramos, y su secretario general, Luis Carlos Moro, comienza con un análisis del "Régimen de Regularización de Activos" (blanqueo) incluido en el paquete fiscal que tiene media sanción de Diputados. El proyecto propone una amnistía para evasores de impuestos que, a cambio de declarar su riqueza oculta, serían eximidos de causas judiciales y del pago de multas. La AAJ advierte la cuestionable eficacia impositiva de las "amnistías fiscales" y la opinión

gobierno de Javier Milei.

La Argentina se
convertirá "a corto plazo
en una suerte de
'paraíso' –o más bien
guarida– para el crimen
organizado". AAJ

unánime a nivel internacional de que en todo caso debe implementarse "en el marco de un gran acuerdo fiscal" que incluya "una reforma integral del sistema impositivo, una mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión", todo lo contrario de lo que predica Milei, que llegó a llamar "héroes" a los grandes fugadores de divisas. El régimen propuesto beneficiaría a quienes blanqueen activos de hasta 100.000 dólares, y también a quienes superen esa cifra si la invierten en el país antes de diciembre de 2025. Incluye a no residentes con bienes en el país e inclusive a quienes se radicaron en el exterior para evadir cargas tributarias.

Junto con otros cambios a normas vigentes, el blanqueo tal como está formulado "afecta directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva". De consolidarse convertiría a la Argentina "en una guarida para Advertencia de la Asociación Americana de Juristas contra la ley Bases

# Con un país en vías de ser un paraíso fiscal

La organización alertó sobre las consecuencias del blanqueo y el incentivo a las grandes inversiones, RIGI, impulsados por el Ejecutivo. Pidió la intervención del GAFI para evitarlo.

la inversión y el blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas", advierte la AAJ. Más adelante repasa las distintas recomendaciones efectuadas por el GAFI a la hora de implementar programas de "cumplimiento voluntario tributario" para evitar "que los delincuentes abusen" de los mismos y para minimizar el "riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".

En la misma línea de decisiones que deterioran el sistema para prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo, la AAJ enumera las resoluciones del gobierno para suprimir normativas de la Inspección General de Justicia (IGJ) que apuntaban a evitar el uso fraudu-



El jefe de Estado e impulsor de las Bases, ayer, con sus ministros.

lento de sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. En base a un informe de la fundación La Alameda, denuncia además el "desmantelamiento de todas las políticas de prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas", y el impulso del proyecto de libre portación de armas promovido por la ministra Patricia Bullrich.

Por último se refiere a los riesgos y afectaciones que se derivan de la ley Bases. El RIGI "refleja una falta de exigencias reales de licitud del origen y trazabilidad de los fondos, que conlleva un alto riesgo de ingresos de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otras conductas criminales precedentes del delito de lavado", alerta. La ley 06 "no prevé el rechazo ante la presunta ilegalidad de los fondos declarados" y tampoco "la individualización y la necesidad de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas" que podrían adherir al régimen.

En las conclusiones, la AAJ sostiene que la "degradación socioeconómica" en curso "resulta el marco más propicio para las actividades ilícitas precedentes al lavado de dinero". Si se le suman las deficiencias para hacerle frente y se propicia un blanqueo como el que propone el gobierno, la Argentina se convertirá "a corto plazo en una suerte de 'paraíso' -o más bien guarida- para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional". Y si encima se implementa un régimen como el RIGI se corre el "riesgo cierto de trasladar el poder económico -que debe detentar el gobierno, el sistema productivo y los ciudadanos- a manos de organizaciones criminales y/o terroristas, que en el caso de la Argentina puede incluir la posesión de recursos estratégicos, tanto naturales como geopolíticos, toda vez que la 'Ley Bases' también incluye un inédito y amplio plan de privatización de empresas y bienes del Estado".



#### Por Adriana Meyer

El Partido Obrero (PO) denunció que el allanamiento que se realizó este lunes en su sede central de Bartolomé Mitre 2162, de la ciudad de Buenos Aires, forma parte "de una escalada de persecución política contra los sectores opositores que luchan contra el ajuste del gobierno nacional", y adelantó que denunciarán esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo en el marco de la causa de Sebastián Casanello, aunque desde el PO aseguran que los argumentos "son una excusa". De hecho, nada al respecto fue encontrado en el procedimiento, que sí se llevó una filmación del lugar. "Allanar el local central de un partido es una persecución directa del Estado, es un hecho muy grave, somos una fuerza con representación parlamentaria, más que un allanamiento fue un acto de espionaje político", dijo Gabriel Solano, diputado del FIT-U en la CABA, desde el primer piso del mismo edificio allanado en el marco de la causa federal que investiga presunta defraudación de organizaciones sociales.

Solano describió que el lunes cerca de las 14 "vino la Policía Federal enviada por un fiscal (Gerardo Pollicita) a este local que siempre estuvo abierto para las reuniones de las más diversas. Las personas de la guardia dijeron que no, que acá es la sede legal del Partido Obrero, y en lugar de retirarse allanaron igual un lugar que no era el que indicaba la orden, entonces fue ilegal. No encontraron nada de lo que buscaban, pero filmaron e hicieron un croquis de todo el local, lo cual es espionaje, algo que este gobierno hace incluso entre los suyos". Tras recordar las palabras que solía decir la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas -"venceremos"-, el legislador indicó que esto le puede pasar a cualquier otro partido político opositor, y cuestionó que la justicia no haya investigado la amenaza del presidente Javier Milei contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, cuando puso en sus redes sociales que lo quería "exterminar".

El diputado trotskista recordó que "en Estados Unidos el presidente Nixon cayó por hacer espionaje contra el Partido Demócrata". Y alertó: "Cuidado, porque la violación de los derechos democráticos es algo es gravísimo, no lo podemos admitir y lo vamos a denunciar ante la CIDH, porque no tenemos garantías de respeto de esos derechos por parte de ninguno de los poderes del Estado". A su criterio, este y otros procedimientos, tales como el allanamiento a la casa de la dirigente del Polo Obrero María Isolda "Tango" Dotti, forEl Partido Obrero se presentará ante la CIDH

# "Allanar un partido es muy grave"

Tras el allanamiento al local central del PO, sus autoridades dieron una conferencia de prensa y denunciaron persecución.



"Más que allanamiento fue un acto de espionaje político", dijo Gabriel Solano.

man parte de una "campaña miserable del gobierno con algunos medios para perseguir a las organizaciones que luchan en su contra, al movimiento piquetero al que acusan de cosas improcedentes, y los que denuncian son un grupo de ladrones que se están desangrando públicamente porque roban, se quedan con la comida y nombran ñoquis, pero a (Sandra) Pettovello no la allanan".

Solano explicó que en su de-

ma línea, dijo: "Tenemos un protocolo represivo por el cual si alguien va a una marcha le quitan la ayuda social, el Poder Ejecutivo decide qué es delito, ya uno ni pregunta qué fiscal interviene en cada caso, viene tal fuerza enviada por Patricia Bullrich, por lo tanto no están en Argentina hoy habilitados los derechos democráticos básicos y el procedimiento de ayer (por el lunes) es parte de eso, como la represión a los trabajadores

El operativo tuvo el objetivo de requisar documentación de la Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo; para el PO, es una excusa.

nuncia resaltarán que en Argentina rige el DNU 70/2023 dictado por Milei, "que es un atropello absoluto al Parlamento, a los derechos básicos de los trabajadores, que niega el derecho a la huelga consagrado en la Constitución, y elimina el derecho a petición. Lo trató el Senado y Diputados lo tiene ahí durmiendo mientras la justicia no interviene a pesar de que algunas provincias lo denunciaron ante la Corte Suprema". En la mis-

del Sutna".

Flanqueado por Néstor Pitrola, Ileana Celotto, Vanina Biasi, Alejandro Lipcovich y Belliboni, Solano concluyó que "Milei quiere ser Bukele, convertir a Argentina en El Salvador y perseguir a la oposición, por eso vamos a denunciar penalmente a la ministra Pettovello por cohecho activo, incumplimiento de los deberes de funcionaria, sobornos y malversación, además de seguir exigiendo

que sea interpelada en el Congreso porque se roban el alimento y la plata del ministerio de Desarrollo Social para sobresueldos mientras el pueblo se muere de hambre. Si pretenden que no haya una movilización de masas cuando se vote la Ley Bases no lo van a lograr, ese día tiene que haber un paro activo nacional contra el ajuste, la represión, los despidos y la persecución política".

Romina Del Plá agradeció la presencia de sus compañeros en el Frente de Izquierda, el PTS, IS y el MST, como así también de Luis Zamora y de referentes del Nuevo MAS, Convergencia Socialista, Política Obrera, Libres del Sur, Marabunta, COR, MUR, MTR 12 de Abril, Bloque Piquetero Nacional, Liberpueblo, PCR, Sipreba, Correpi, AGD, Sutna, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, centros de estudiantes de diversas facultades de la UBA, colegios terciarios y asambleas barriales, entre una enorme cantidad de adhesiones.

Por su parte, Pitrola leyó adhesiones del ámbito internacional, entre ellas Anticapitalistas de España, el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Nueva Corriente de Izquierda de Grecia.

#### Por Luciana Bertoia

Menos de una semana después de que Victoria Villarruel se definiera como "orgullosa hija" de un militar que defendió la Patria de los "terroristas" del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el monte tucumano, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a militares y policías que fueron parte del Operativo Independencia. A contramano de lo que habían pedido la fiscalía y las querellas, por mayoría, el máximo tribunal penal del país no revirtió las absoluciones que habían dictado los jueces en Tucumán.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– revisó la sentencia que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán había dictado en 2017 por la represión que se desató en 1975. Inicialmente, el TOF había dictado diez condenas y siete absoluciones.

De los diez condenados, tres murieron y otros dos fueron declarados incapaces. De esa forma, la Casación ratificó las sentencias de los militares Jorge Omar Lazarte, Néstor Rubén Castelli y Enrique José del Pino y de los policías Manuel Rubén Vila y Ricardo Oscar Sánchez.

Casación hizo dos reenvíos. Por un lado, absolvió a Vila –que venía con una condena a diez años de prisión– por el delito de asociación ilícita. En el caso de Castelli, dijo que era constitucional la pena de prisión perpetua y reenvió su caso al TOF para que dicte una nueva sentencia. Él había llegado con una condena a 18 años de prisión.

En Tucumán, siete imputados habían sido absueltos por lo que se conoce como error de prohibición o por el beneficio de la duda. Slokar se pronunció por la condena porque entendió que no podían desconocer la ilegalidad de sus actos. Para el camarista, el argumento para exculparlos fue falaz porque convalidó la posibilidad de violar domicilios. "Las detenciones también transgredieron la normativa del momento -escribió Slokar-, pues preveía de modo expreso que las personas detenidas debían ser puestas dentro de las 48 horas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)".

El juez se pronunció en línea con lo que había planteado el Ministerio Público en su apelación: que el TOF había dicho que desde febrero de 1975 se ejecutó un plan sistemático de violación de derechos humanos, que incluyó violaciones de domicilios, privaciones de la libertad, torturas y homicidios de personas, cometidas de manera global en el territorio provincial. "Por ello resulta

Ratifican las sentencias contra tres militares y dos policías

# Confirman condenas por Operativo Independencia

El camarista Alejandro Slokar dijo que lo que pasó en Tucumán desde febrero de 1975 fue la "antesala" del genocidio. El fallo refuta al Gobierno, que plantea que fue una guerra.

arbitrario justificar algunos de los hechos que se ejecutaron en ese marco y otros no", habían señalado desde la fiscalía.

Casación fue en contra de los discursos que emanan desde el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que plantean lo sucedido en el Operativo Independencia como una guerra. La mayor exponente de esa posición es Villarruel, que incluso declaró como testigo "experta" en uno de los juicios que se llevaron a cabo por secuestros y desapariciones en Tucumán antes del golpe de Estado. Su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, solía jactarse de haber combatido a la guerrilla tanto en el ámbito urba-



El terrorismo de Estado comenzó en 1975.

no como rural.

El máximo tribunal penal convalidó lo que había sostenido el TOF de Tucumán: que había una superioridad notoria de poder de fuego en las Fuerzas Armadas y que el ERP no tuvo jamás dominio pleno en una porción del territorio.

Incluso desde una posición conservadora, Yacobucci resaltó que se estaban juzgando crímenes de lesa humanidad. "Los sucesos que aquí se imputan, sin perjuicio de integrarse temporalmente al ejercicio de la potestad de un gobierno democráticamente elegido, fueron cometidos por agentes del Estado en el marco de un ataque generalizado contra la población, que trascendió el empeño 05 en responder a la violencia de 06 grupos irregulares armados", escribió. "Aún frente a la actuación P12 violenta de grupos armados, ello no justifica legalmente cualquier metodología de reacción estatal".

Por su parte, Slokar se refirió al Operativo Independencia como los "sucesos ocurridos con anterioridad al golpe de estado cívicomilitar concretado el 24 de marzo de 1976 y que configuraron la 'antesala' del genocidio perpetrado en el país entre aquella fecha y 1983". Dijo, además, que fue el inicio de una política institucional con la luctuosa práctica de la desaparición de personas.

Con citas al investigador Santiago Garaño, Slokar afirmó que las Fuerzas Armadas asumieron entonces la tarea de disciplinar a la población tucumana y que en el Operativo Independencia se manifestaron tres elementos programáticos de la llamada doctrina antisubversiva: la acción represiva, la acción cívica y la acción psicológica.

En su voto, Slokar se pronunció en referencia a los delitos sexuales que fueron analizados en el juicio y sostuvo que la "absoluta impunidad que cubre a los responsables de las violaciones sexuales aumenta la sensación de inseguridad de las mujeres".

# CARAS Y CARETAS





El Evangelio según Carlitos

MARÍA SUCARRAT Entre el cielo y la tierra

HERNÁN BRIENZA Peronismo y revolución

**LUCIANA BERTOIA** El cura y la causa

**FERNANDO AMATO** Mugica por Mugica

OSCAR MUÑOZ

"Fue un ejemplo paradigmático de la confluencia político-religiosa"

MATÍAS GARCÍA ELORRIO El papa de las villas

PABLO LLONTO

Ni el flaco perdón de Dios

#### RICARDO RAGENDORFER

La cruz invertida

MARÍA MALUSARDI Hombres de batalla

MARINA AMABILE Amigos son los amigos

**GUSTAVO SARMIENTO** Lugar en el mundo

DAMIÁN FRESOLONE El capitán del equipo villero

ADRIÁN MELO La vida como obra de arte

ROBERTO PARROTTINO Fútbol para todos

#### ENTREVISTAS

RICARDO CAPELLI Por Adrián Melo

**RUBÉN DRI** Por Demián Verduga

**JUAN CARLOS MOLINA** Por Boyanovsky Bazán

\$10.000 \*Recargo interior: \$100

### YA ESTÁ EN SU KIOSCO







EL CURA DE LOS POBRES





La venta de bebidas con y sin alcohol se derrumbó en el primer cuatrimestre del año, según los datos proporcionados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): los analistas advierten una preocupante caída sin freno en este segmento. El sondeo entre cámaras empresarias y especialistas en logística de distribución marcó retrocesos en la facturación de hasta un 23 por ciento en términos reales entre enero y abril. Las ventas en el rubro más general de alimentos y bebidas continúa con índices negativos.

La caída en el consumo sigue marcando la tendencia durante los primeros meses del año. A pesar de una baja en los índices de inflación, las ventas minoristas, sobre todo en el rubro de alimentos y bebidas, continúa en terreno negativo. Las ventas bajaron un 8,5 por ciento anual en abril, según el relevamiento de la CAME, acumulando una caída del 23,8 por ciento frente al mismo período de 2023. Dentro de ese rubro, las bebidas experimentaron una

El consumo en el segmento de vinos experimentó una caída promedio de aproximadamente 10 por ciento, según el relevamiento de CAME.

especial caída en el consumo.

Entre enero y abril las gaseosas de primeras marcas acusaron una contracción del 21 por ciento en su facturación, mientras que las de segundas marcas perdieron un 23 por ciento, teniendo en cuenta la inflación acumulada. Según referentes del sector, la disminución en la demanda interna se traduce también en una baja en los índices de producción.

Puntualmente, el consumo en el segmento de vinos experimentó una caída promedio de aproximadamente el 10 por ciento, según el relevamiento de CAME, siendo la cerveza el grupo de bebidas con alcohol más golpeado, con una pérdida del 23 por ciento. Aquí vale aclarar que históricamente varía el consumo entre los meses de verano y los más frí-

El sondeo de CAME se basa en la herramienta Nextbyn, la Scale Up rosarina especializada en software de distribución de consumo masivo en toda Latinoamérica. En su base cuenta con más de 1500 distribuidoras a las cuales les brinda servicio, y observaron esta tendencia.

Datos similares también fueron alertados por el Instituto NacioHasta abril, se redujo en 23% respecto del año anterior

### Cae el consumo de bebidas

Gaseosas de primeras marcas, vinos y cervezas fueron los rubros más castigados por la baja de la demanda en el primer cuatrimestre.

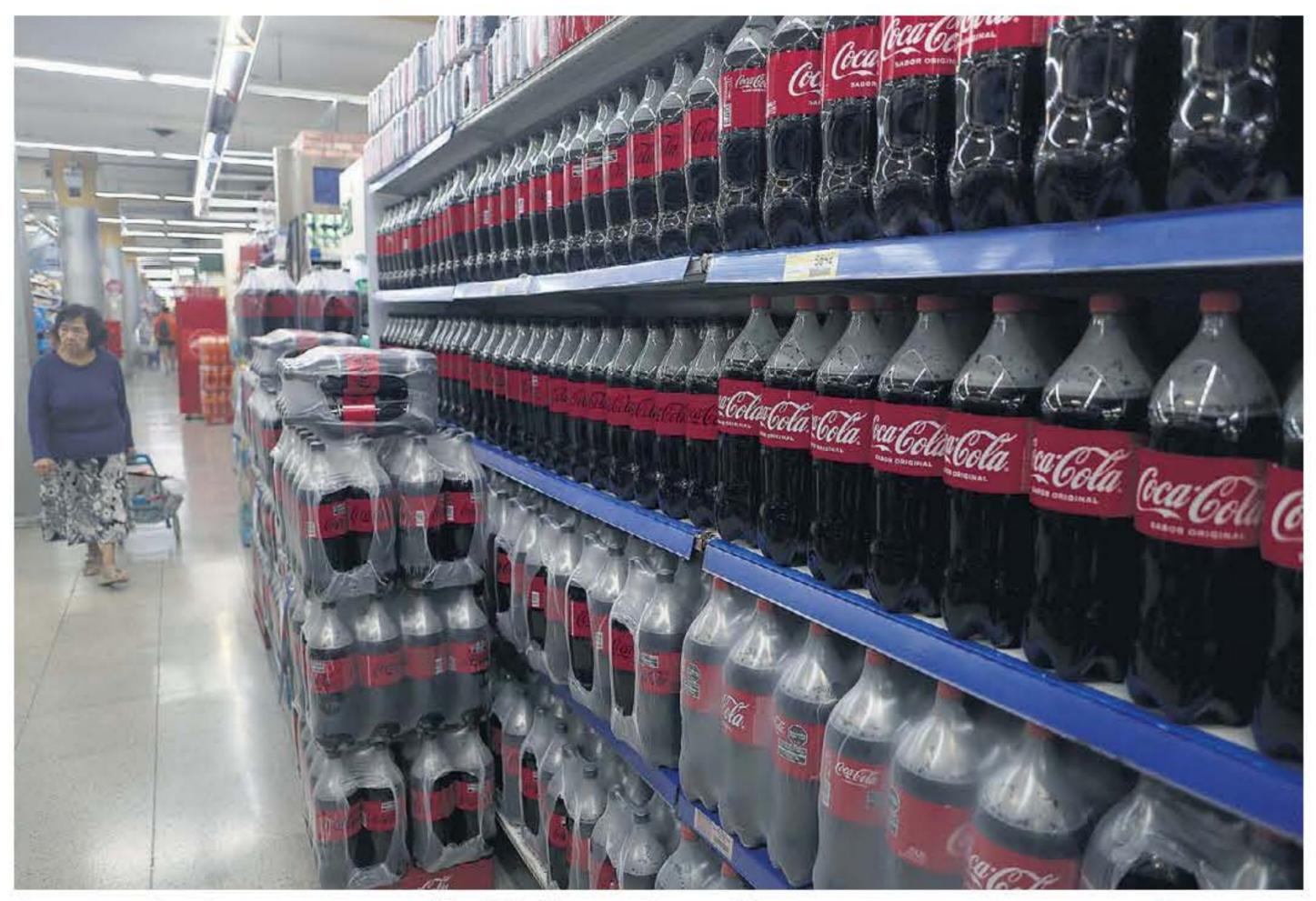

Gasesosas de primera marca, con caída del 21% en su facturación

Dafne Gentinetta

nal de Vitivinicultura (INV) al relevar que las bodegas locales vendieron un 6,3 por ciento menos durante 2023 que durante 2022. Según advierten, esa ten-

dencia a la baja continúa acrecentándose durante los primeros meses de 2024.

En este contexto, los grandes productores diseñan estrategias

Para autónomos y monotributistas

### Reintegros de la AFIP

Con una demora de dos meses, la AFIP inició el reintegro de contribuciones a monotributistas y autónomos. La resolución 4309 del fisco indicaba que debía hacerse en el mes de marzo "de cada año calendario" y se otorgará únicamente a quienes hayan efectuado sus pagos mediante: a) Débito directo en cuenta bancaria: b) Débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito".

Para hacer el trámite de vista del estado del reintegro, se debe ingresar a la página web de AFIP, dirigirse al servicio "CCMA-Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" y clickear "Consultas varias" para luego entrar a "Detalle de incentivos". Allí se indica si el beneficio es

acreditado o no acreditado, se ve el monto de la devolución y, los motivos por los que se otorgó el reintegro o se rechazó.

¿Quiénes estarán habilitados para acceder al beneficio? Los monotributistas y trabajadores autónomos que, durante el año, hayan abonado en tiempo y forma las obligaciones mensuales. Los pagos deben haber sido realizados ya sea por débito directo en cuenta bancaria o por débito automático con tarjeta de crédito.

Según detalló la AFIP, para las categorías A, B, C y D se tendrán por cumplidos los requisitos cuando "se hubiera abonado el impuesto integrado completo de al menos 8 períodos mensuales para 2023 y 10 períodos mensuales para 2024".

para incentivar el consumo a través de promociones y activaciones. Según advierte Elvio Cescato, fundador y CEO de Nextbyn, "los puntos de venta, sobre todo los supermercados de cercanía, son un gran termómetro de lo que está viviendo la gran mayoría de las personas. Ahí nosotros detectamos cambios de hábito, hoy se privilegian las promociones. Además el volumen de compra también disminuyó, se opta más por la compra unitaria que en cantidad. Estos datos sobre el comportamiento de los consumidores son cada vez más requeridos por los súper y distribuidores porque de esta manera los ayudamos a poder planificar mejor y predecir qué beneficios o promociones acer-

CAME concuerda con esta visión y advierte que el comercio minorista sigue acusando la dinámica corrosiva del poder adquisitivo de los salarios. Los consumidores, individuos y familias "recortaron gastos en todos los rubros" y mientras se espera una pronta recomposición, marcas y puntos de venta siguen delineando estrategias para que las personas puedan seguir accediendo a sus productos preferidos.

#### Por Javier Lewkowicz

Hay una gran cantidad de artículos de consumo esencial que quintuplicaron, sextuplicaron o incluso más sus precios en el último año, ganándole por goleada a la inflación más alta del mundo. En este contexto, es curioso festejar una desaceleración en las subas -menor ritmo de avance- o incluso una leve caída.

Pero encima, la propia desaceleración está puesta en duda: el último relevamiento de la consultora EcoGo advierte que en mayo el rubro de alimentos y bebidas subió 6,1 por ciento, por encima del registro de abril, que había sido del 5,6 por ciento.

La información de carácter mensual conviene complementarla con las tasas anuales acumuladas. Resulta que en muchos productos esenciales, los incrementos interanuales todavía superan por mucho al promedio de inflación general de la economía. En otras palabras, las empresas de consumo masivo aumentaron tanto los precios que ahora pueden tranquilamente hacer campaña publicitaria con la desaceleración e incluso con bajas puntuales.

La consultora especializada Focus Market publicó ayer algunos números que dan cuenta de la situación. La comparación de los precios de mayo respecto del mismo mes del año pasado registra un avance del 442 por ciento en cremas dentales; 435 por ciento en detergente para ropa; 412 por ciento en desodorantes de ambiente; 408 por ciento en suavizantes; 400 por ciento en sal de mesa, 396 por ciento en maquinitas de afeitar y 381 por ciento en edulcorantes. En tope, aparecen las subas del puré, con el 463 por ciento anual y de chocolatadas, con el 448 por ciento.

Cabe recordar que en todos estos casos, los aumentos están muy por arriba de la inflación del período, del 289 por ciento, según el Indec. Ni que hablar de la variación de los salarios formales, que en marzo fue de 231 por ciento interanual.

#### Alimentos y bebidas

Fuentes oficiales de información permiten ampliar los casos. De acuerdo a la base de datos de precios medios que proporciona el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el arroz blanco simple rompe todos los records: tiene un alza interanual del 771 por ciento. Así que si el arroz "desacelera" su suba, queda claro por qué lo hace.

Otros casos notables: el pan rallado subió 454 por ciento; el pan para hamburguesas, un 437 por ciento; el pan lactal, un 428 por ciento y la polenta, un 429 por ciento. Los fideos largos secos, un 454 por ciento; el atún en conserva, un 419 por ciento; la leche entera, un 405 por ciento; el dulce de Análisis de precios de bienes básicos en la comparación interanual

## Fabuloso colchón de precios en masivos

Más allá de una frágil desaceleración que encima ahora se empieza a poner en duda, en el último año las subas en consumo masivo llegan a duplicar la inflación general.



En el último año, el arroz blanco multiplicó por ocho su precio.

Serán de 18 días en reclamo por mejoras salariales

### Paro intermitente de técnicos aeronáuticos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció que llevará adelante paros intermitentes durante 18 días a lo largo de junio por reclamos salariales. El cese de actividades, que comenzará este domingo, se realizará con el personal en sus puestos de trabajo y afectará la operatoria de los vuelos nacionales e internacionales, lo que variará según el día.

De esta manera se prevén demoras en las próximas semanas, que tendrán dos fines de semana largos de por medio. El plan de acción del sindicato que agrupa a los controladores aéreos fue dado a conocer a través de su pá-



El cese de actividades comenzará el domingo.

lan las jornadas alcanzadas y especifican que la retención de tareas será de 3 a 6 horas por día. La particularidad del fraccio-

gina web mediante la difusión de

un cronograma en el que estipu-

namiento en la implementación de la medida de fuerza reside en que el trabajo de los controladores es una actividad declarada "servicio esencial", por lo que deben garantizar un mínimo del 45% de su funcionamiento. Desde el gremio aeronáutico precisaron que "las medidas legítimas de acción sindical sólo afectará autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, impactando únicamente a los despegues de las aeronaves".

batata, 416 por ciento, y el de 05 membrillo, 506 por ciento. La 06 mermelada acumula un 419 por 24 ciento; el bidón de agua, un 427 por ciento; la sal fina, un 582 por ciento y el té común en saquitos, un 471 por ciento.

Un escalón por debajo, aunque todavía arriba de la inflación, y muy por encima de los salarios, están la harina de trigo común (354 por ciento), tapas para empanadas (306 por ciento), tapa para tartas (317 por ciento), salchicha (363 por ciento), leche en polvo (349 por ciento), queso tipo cuartirolo (361 por ciento), manteca (357 por ciento).

#### Higiene y limpieza

Según la misma base de datos de la Ciudad, el precio del jabón en pan subió en el último año un 435 por ciento, al igual que el repuesto de 900cm3 del suavizante para ropa. El envase de 750cm3 de detergente subió 449 por ciento, mientras que el repuesto de líquido limpiador, 454 por ciento. La lavandina acumula un alza del 453 por ciento; el insecticida, de 549 por ciento, y las bolsas para residuos, del 415 por ciento.

Los pañales de bebés acumulan un incremento interanual de 525 por ciento, y en el caso de la crema dental, dicho valor llega al 601 por

Las empresas "aprovecharon" un contexto inédito de desregulación total de controles en un cuadro de incertidumbre

ciento, el doble que la inflación. El paquete de tampones subió en el último año un 438 por ciento y la loción aftershave, un 523 por ciento. El shampoo promedio, en tanto, muestra un avance del 432 por ciento.

política y económica.

#### La libertad avanza

Los datos muestran que las empresas de consumo masivo tienen un tremendo colchón de precios y de rentabilidad que irán manejando de acuerdo a la variación de sus stocks, que se han ido acumulando, lógicamente, de cara a la crisis de consumo.

Este descalabro de precios es también una respuesta exacerbada a la promesa de libertad de mercado a toda costa, luego de años de ensayos de controles en las góndolas. Las empresas "aprovecharon" un contexto inédito de desregulación total de controles en un cuadro de fuerte incertidumbre política y económica.

## Los libertarios no quieren cuestionar al FMI

#### Por Natalí Risso

Hoy, un grupo de referentes económicos y políticos a nivel mundial se juntará en el Vaticano junto al Papa Francisco para discutir sobre la crisis del Sur Global, en una jornada en la que se tratará el endeudamiento de los países emergentes, las tasas de interés y los sobrecargos del FMI que afectan a la región. A pesar de tratar una temática con gran acento argentino -los sobrecargos cuestan al país aproximadamente U\$D 1100 millones anuales en concepto de derechos especiales de giro (DEG)-, no participará ningún funcionario del gobierno actual. Durante una visita a Washington en mayo de eset año, la canciller Diana Mondino tuvo reuniones con empresarios y con altos funcionarios del gobierno de Biden, y pidió en la Casa Blanca la eliminación de los sobrecargos del Fondo.

"El FMI estima que, al 29 de febrero, de los 68 países de bajos ingresos para los cuales el Fondo realiza Análisis de Sostenibilidad de la Deuda, nueve están en situación de sobreendeudamiento y 51 están en alto o moderado riesgo de sobreendeudamiento. Las Naciones Unidas (ONU) informan que 19 países en desarrollo están gastando más en intereses de la deuda que en educación y 45 más en intereses de la deuda que en salud", apunta el documento que resume el espíritu del encuentro, que invita a la reflexión, "aunque la covid-19 fue ante todo una crisis de salud global, sus repercusiones económicas han sido desiguales y han afectado desproporcionadamente al mundo en desarrollo".

Durante toda la jornada, que comenzará con un discurso del Papa Francisco a las 7.15 de la mañana en la "Porta del Perugino", se debatirán qué reformas deberían adoptarse para la arquitectura financiera y tributaria internacional para el financiamiento sostenible; así como la políticas de préstamos del FMI, al que el gobierno de Javier Milei intenta – aún sin éxito- acudir. El encuentro es coorganizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y Columbia University Initiative for Policy Dialogue (IPD), de la que el ex ministro de Economía Martin Guzmán es profesor y co director.

Además del papa Francisco, el

El papa Francisco será un orador. Discutirán los sobrecargos que afectan a los países emergentes, entre otros problemas.



Martín Guzmán, exministro de Economía, también asistirá al encuentro global.

Adrián Pérez

evento contará con oradores internacionales de relevancia como el premio Nobel Joseph Stiglitz, el subsecretario de Relaciones Internacionales del Tesoro de EE.UU. Jay Shambaugh y Antoinette Sayeh, que se desempeña como director en el FMI, entre otros representantes de Europa, Asia y África. Entre los argentinos, asistirán como oradores el exministro de Economía Martin Guzmán, el miembro académico del PASS Gustavo Beliz, el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, el fundador y presidente del thin tank Fundar Sebastián Ceria y la exsecretaria del Ministerio de Economía de la Nación y miembro de la consultora Suramericana Maia Colo-

El variado abanico de asistentes que va desde ministros, secretarios de Estado, directivos de organismos internacionales y académicos hasta líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo-incluso de distintas banderas políticas para el caso de Argentina dado que habrá ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y de Mauricio Macri-, no convenció al oficialismo para enviar a algún delegado. El Ministerio de Economía no respondió a la pregunta de Páginal 12 acerca de por qué decidieron no enviar a ningún funcionario.

#### Sobrecargos del FMI

Entre las principales problemáticas, los referentes globales hablarán de la política de tasas de sobrecargos del FMI, un tema que Martín Guzmán lleva recurrentemente a foros de debate internacionales. El último fue durante los encuentros de primavera del

del Norte, Pakistán, Senegal, Seychelles, Sri Lanka y Túnez.

Otras propuestas específicas que se discutirá este miércoles en el Vaticano será la propuesta de reintroducción de la ley Champerty, que limita la actividad de los fondos buitre al prohibir la compra de deuda con el objetivo de iniciar reclamos legales en la jurisdicción de Wall Street, donde se dirimen conflictos sobre deuda soberana. Fue originada en el derecho anglosajón y se en-FMI-Banco Mundial en abril de cuentra presenta en la Ley del Po-

Hay 19 países en desarrollo que gastan más en intereses de deuda que en educación, y 45 países más en intereses que en salud.

este año. Allí, Guzmán aseguró que Argentina paga por año cerca de U\$D 1100 millones solo en sobrecargos, y se estima que entre 2024 y 2028 se pagará cerca de U\$D 6500 millones. Hoy hay 22 países que pagan sobrecargos: Angola, Argentina, Ucrania, Armenia, Barbados, Benín, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Ecuador, Egipto, Gabón, Georgia, Jordania, Kenia, Moldavia, Mongolia, Macedonia

der Judicial de Nueva York, y había sido eliminada en 2004. También se propondrá una baja de la tasa de interés que se aplican para las deudas en default emitidas bajo la legislación de NYC de 9 por ciento a la tasa de interés de los bonos del Tesoro de EE.UU. y reestructuraciones de deuda de los países en crisis, y propuesta del Tesoro de EE.UU. presentada por Shambaugh, entre otros.

#### Por Federico Kucher

El dólar blue y los dólares financieros registraron una jornada de fuerte especulación. La cotización de la divisa ilegal subió este martes 30 pesos y terminó en 1265 pesos. El último mes aumentó más de 200 pesos. El contado con liquidación se ubicó por encima de 1310 pesos y en los primeros dos días hábiles del mes ya aumentó más del 5 por ciento. El vértigo financiero volvió a la city porteña.

Las acciones de la bolsa porteña sufrieron una ola de venta de activos. El índice MerVal perdió casi 5 por ciento y hubo empresas que bajaron alrededor del 7 por ciento. Las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York también tuvieron una jornada para el olvido con pérdidas que para algunas firmas superaron el 8 por ciento.

El mercado tiene cada vez más incertidumbre sobre el programa económico, sube la brecha cambiaria y se desploman los activos bursátiles. Se trata de una tendencia que se observa no solo en las acciones sino con los bonos soberanos. Los títulos acumulan baja de hasta 8 por ciento en el mes y el riesgo país se ubica al borde de 1500 puntos.

El optimismo de los primeros meses de este año con las políticas de ajuste del gobierno parece haberse esfumado. Durante las últimas semanas volvieron los movimientos abruptos de precios, con caídas impactantes en el mercado de valores y presiones sobre los dólares operados en la bolsa. También en el dólar blue.

Uno de los principales problemas que empieza a plantearse entre los inversores es que más allá de lo discursivo no se observa una hoja de ruta clara.

Algunos de los puntos que más preocupan se vinculan con la falta de divisas para hacer frente al pago de deudas en moneda extranjera a mediano plazo, a la dificultad del equipo económico para sostener el superávit fiscal en un ciclo de megarecesión y a los desacuerdos políticos.

Otro de los factores que provocan incertidumbre en el mercado se relaciona con la tendencia de la inflación. Si bien en los últimos meses bajó desde el 25 por ciento que se registró en diciembre, la desaceleración parece haber encontrado un límite. Algunas de las estimaciones privadas muestran que productos claves como alimentos y bebidas en las últimas semanas volvieron a registrar aceleración de precios.

Muchos economistas con llegada directa al mercado plantean que las cifras del 5 por ciento que marcarían la inflación de mayo resultan muy difíciles de

Se derrumban las cotizaciones de acciones y bonos

# El dólar está bajo fuego cruzado

Las acciones líderes de la Bolsa porteña sufrieron una ola de venta de activos. El índice Merval perdió casi 5 por ciento.



El dólar contado con liquidación cerró en 1310 pesos.

continuar bajando hacia adelante y que la política actual de tipo de cambio oficial (con una tasa de devaluación de 2 por ciento mensual) provoca una encrucijada al gobierno. Con estos precios es cada vez más difícil pensar que no habrá devaluación en los próximos meses.

Una muestra de las apuestas por una nueva corrección del tiva. Consideran que el Gobierno tiene pocas reservas internacionales y que más temprano que tarde, a pesar de no mover los controles cambiarios, tendrá que hacer una devaluación.

Las apuestas del complejo agropecuario se intensifican porque las reservas del Banco Central siguen sin consolidarse. Buena parte de la suba de reser-

gen de los viajes para reunirse con grandes multimillonarios del mundo, el equipo económico no logra cerrar acuerdos de inversiones productivas o financieras relevantes.

Como ocurre siempre en la Argentina, sin dólares y con promesas de abrir controles cambiarios que pierden credibilidad todos los caminos condupo de cambio oficial aparece en vas netas de los últimos meses cen al regreso de la volatilidad.



#### El jefe de Gabinete y los industriales

### Francos, con la UIA

gentina (UIA) recibió al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para dialogar sobre la marcha de la economía, la situación de las industrias nacionales y el debate de la "ley Bases". Durante el encuentro las autoridades, encabezadas por Daniel Funes de Rioja, presentaron un panorama de la actividad industrial, la importancia de mantener el empleo y de la necesidad de medidas que ayuden a recuperar la actividad y aumentar las exportaciones industriales con valor agregado.

Durante el encuentro, Funes de Rioja indicó que "apoyamos la ley Bases y creemos que el proceso de diálogo ha sido sumamente constructivo" y agregó que "sabemos que recomponer el orden macro, la infraestructura y la confianza va a llevar tiempo, por eso es clave resguardar la producción frente a la competencia des-

Funes de Rioja señaló también que "la presión impositiva atenta contra la competitividad de nuestras industrias y debemos igualar las condiciones para poder competir con el mundo", y manifestó que "la estabilización de la macroeconomía es condi-

La Unión Industrial Ar- ción clave para la recuperación pero no podemos dejar de lado a las industrias".

Los miembros del Comité Ejecutivo ponderaron los acuerdos alcanzados para la sanción de la "ley Bases" y la creación del régimen de incentivos de las grandes inversiones, a la vez que reiteraron la necesidad de contar con medidas para fomentar a las pymes que producen localmente y que podrían enfrentarse a una competencia desleal frente a importaciones indiscriminadas de insumos y productos terminados.

EDICTO. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N°5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sitio en Libertad 731 piso 10 de Capital Federal, hace saber que Edinson Octavio APOLINAR TIRADO, DNI 95.710.286 de nacionalidad Venezonala y de ocupación Programador, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviera conocimiento de algún acontecimiento que pudiera obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires 11 de Mayo de 2022.

#### CONVOCATORIA LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL SINDICATO DE **OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS** DE ROSARIO (S.O.E.A.R.),

la entidad Sindical (SOEAR) a la Asamblea General Extraordinaria realizarse el día viernes 28 de junio de 2024, primer llamado a las 18:00 horas constando en Libro de Actas de Comisión Directiva, rubricación Nº 5659, Tomo Nº VI (Acta Nº 369, del día 31 de mayo de 2024 a las 14:00 hs), donde se resolvió: a la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día viernes 28 de junio de 2024, primer llamado a las 18:00 horas, en su Sede Sindical del SOEAR, sito en calle García Velloso 791 de la ciudad de Rosario de acuerdo al siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior.

2) Designación de un presidente y un secretario que se desempeñaran como autoridades de la Asamblea General Extraordinaria.

3) Designación de dos (2) afiliados para suscribir el Acta de la Asamblea General Extraordinaria en representación de los

4) Poner a consideración y aprobación la posible venta de la casa de propiedad del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR), ubicada en zona urbana del distrito San Lorenzo del departamento San Lorenzo, de la provincia de Sente Es decignado como lete 21 del plane Santa Fe, designado como lote 21 del plano de mensura registrado en el Servicio de Catastro e información Territorial con el número 096594/1950 con frente al Oeste sobre Pasaje Alzugaray 624 entre calle LUIS BORGHI y calle CATAMARCA. Marcos Pozzi, Secretario General del SOEAR; Mario Sánchez Tesorero del SOEAR.

#### Raúl Pedro Olivera

Compañero Gráfico detenido desaparecido el 5 de Junio de 1978 (Trabajador de Envases Alvher)



Quienes componemos canciones tenemos la suerte de expresar (y descargar), a través de ellas, lo que sentimos. Durante una noche de insomnio surgió la canción Visitas. Estos son unos fragmentos.

> (...) una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver

Es preferible que te quedes así podremos descansar ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad (...).

Rubén Olivera

¡Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones; solo el Pueblo salvará al Pueblo! Tus compañeras y compañeros gráficos. Si lo conociste o puedes aportar alguna información, escribí a: ddhh@fgb.org.ar

Los dólares financieros registraron una jornada de fuerte especulación. El blue subió ayer 30 pesos y terminó en 1265 pesos.

el comportamiento del complejo agropecuario. Los últimos datos de las cámaras que representan a los exportadores de oleaginosas y cereales indicaron que el campo se mostró reticente a liquidar la cosecha el mes pasado.

Para los exportadores, más allá de la posibilidad de liquidar el 20 por ciento de las ventas al tipo de cambio financiero, el dólar oficial dejó de ser atracti-

es nueva deuda acumulada con importadores que habrá que pagar con dólares en los próximos dos o tres años. Se estiró el problema pero no se resolvió.

de acceder a divisas frescas de los organismos internacionales por el momento luce lejos de volverse una realidad y sino eso es difícil la vuelta a los merca-

dos de deuda globales. Al mar-

Por otro lado, la posibilidad

#### Por Mara Pedrazzoli

El incremento de la recaudación nacional en mayo compensó parcialmente la pérdida de recursos que el Estado experimentó en los primeros cuatro meses del año. A su vez, interrumpió una tendencia a la caída en términos reales que llevaba ocho meses consecutivos. La recaudación creció un 10 por ciento por arriba de la inflación el mes pasado. Según estimaciones privadas, los principales tributos detrás de esta dinámica fueron: el impuesto PAIS, la recaudación por Ganancias (por declaraciones de diciembre de 2023) y los derechos de exportación. Aquellos tributos vinculados con la actividad interna, como el IVA, perdieron versus la suba de precios.

"Luego de ocho meses consecutivos de caída real interanual, en mayo de 2024 la recaudación tributaria nacional habría subido un 10 por ciento real interanual", calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a una inflación proyectada. Dicho incremento real habría permitido que el Gobierno pase de perder 2 billones de pesos al finalizar abril, a perder 1,58 billones al finalizar mayo. Asimismo, representaría un respiro en términos de "sostener el resultado fiscal, pese a una menor intensidad en la reducción del gasto primario, asociada a las prestaciones de la seguridad social".

La mejora en la recaudación obedecería a algunos factores puntuales: "La recaudación que más habría aumentado en términos reales es el Impuesto PAIS en un 251,4 por ciento, seguido por Ganancias en un 80 por ciento y en tercer lugar los derechos de exportación en 11 por ciento real interanual", sostiene el Iaraf. En términos explicativos, en primer lugar,

Creció 10 por ciento por encima de la inflación en mayo

# Lo que apuntaló la recaudación

Los principales tributos detrás de esta dinámica fueron el impuesto PAIS, Ganancias y los derechos de exportación.



En mayo se interrumpió una caída continuada de ocho meses.

Alejandro Leiva

la última emisión grande de los bonos Bopreal para importadores (por casi 1.700 millones de dólares), que podía girarse al exterior para el pago de utilidades y dividendos, tributó el Impuesto PAIS. En segundo lugar, la inusual recaudación de Ganancias obedeció a que tributaron empresas con activos dolarizados por el vencimiento de la declaración fiscal en diciembre 2023, mes en que la devaluación del peso les provocó importantes ganancias de capital.

En mayo, "la recaudación de Ganancias, en términos reales, sería la mayor de los últimos 27 años (el segundo mejor registro

fue en el año 2004), esa recaudación implicaría un excedente de 2.448.000 millones de pesos en moneda constante de mayo 2024, respecto al mismo mes del año pasado", indicó el Iaraf. A su vez, la mejora en Ganancias tuvo un impacto directo sobre las transferencias automáticas a provincias por ser el impuesto que más se coparticipa.

En el caso de los derechos de exportación, mayo fue el quinto mes consecutivo de crecimiento interanual de la recaudación por este tributo, explicó el especialista Javier Preciado Patiño. En el quinto mes representaron el 5,6 por ciento de la masa fiscal. "En términos nominales sumaron unos 751.000 millones de pesos, que expresados en dólares oficiales equivalen a 847 millones: la recaudación más alta desde diciembre de 2022". Según el especilista, si se lograran estabilizar las ventas de los productores agropecuarios en los próximos meses debería registrarse un flujo importante de recaudación por retenciones a futuro.

Según los cálculos de Preciado Patiño, el monto acumulado de recaudación por retenciones, "entre enero y mayo sumó 2.688 millones de dólares, lo cual significó una mejora respecto a 2023 afectado por la sequía, pero está por debajo de dos años de precios altos y buena producción (como fueron 2021 y 2022) y levemente por encima del promedio 2015-2020 (de 2.236 millones de dólares)".

Si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la suba de la recaudación nacional sería del 8 por ciento real, de acuerdo a los datos del Iaraf. Esto ocurre en un contexto donde la recesión interna afecta lógicamente a la recaudación de varios impuestos.

#### La venta de autos creció en mayo 5,1 por ciento contra abril

La venta de autos 0KM comenzó a mostrar síntomas de recuperación. En mayo se patentaron 34.614 unidades, lo que, si bien representa una baja del 13,8 por ciento interanual, en comparación con abril marcó un crecimiento del 5,1 por ciento, según las empresas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Si se toma como referencia el acumulado de los primeros cinco meses del año, en los que se lleva patentadas 152.339 unidades, la actividad todavía muestra una caída del 22,1 por ciento interanual.

El 0KM más vendidos fue el Toyota Hilux con 2.560 unidades. Segundo quedó el Peugeot 208 con 2.455 unidades y

### Primer signo de recuperación

el podio lo completó el Toyota Yaris con 2.311. El top ten lo completaron Fiat Cronos, (1961), Ford Ranger (1910), Toyota Corolla Cross (1623), Volkswagen Amarok (1485), Chevrolet Tracker (1129), Chevrolet Cruze (1123) y Toyota Corolla (1.070).

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que "las cifras de mayo siguen mejorando y esto se debe, en gran parte, a que apareció la financiación: hace algunos meses las tasas de los bancos estaban por encima del 100 por ciento y hoy ya son de una tercera parte". Además, explicó que "esta herramienta es clave para el sector" y pronosticó que "va a seguir expandiéndose también para mo-

tos y maquinarias y es lo que va a permitir una mejora masiva".

"Hay algunas propuestas de reducción de impuestos que tam-

bién van a influir fuerte para que el cliente aparezca de manera firme", indicó. Y agregó. "Desde la cadena de valor también tenemos



En cinco meses la caída acumulada es de 22,1 por ciento.

Dafne Gentinetta

mucho por hacer y en eso estamos trabajando, las automotrices, con descuentos y promociones para incentivar la venta, y los concesionarios con bonificaciones y valor agregado para que los clientes vuelvan, lo que nos hace prever que el segundo semestre será incluso mejor que el primero".

El mercado de motos continúa impactado por la recesión. El número de unidades patentadas en mayo fue de 39.075 motovehículos, lo que representó un descenso interanual del 2,8 por ciento. Comparado con abril, hubo una suba de apenas 1,6 por ciento, ya que en ese mes se habían registrado 38.474 unidades. Por su parte, en cinco meses la caída interanual acumulada es del 16,9 por ciento. La formación de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén continúa con un alto

# Record de actividad en Vaca Muerta en mayo

La formación neuquina completó 1582 etapas de fractura y acumulan 7608 en 2024. Esperan cerrar el año con 18.000 etapas.

Los datos los relevó el informe especial que elabora el country manager de la firma NCS Multistage, Luciano Fucello, para la Fundación Contactos Energéticos, que afirma que también se logró el récord de etapas por SET de fractura. Lo logró YPF con el set de Halliburton que completó 282 etapas.

nivel de etapas de fracturas. Du-

rante el mes de mayo se comple-

taron 1582 etapas en el segmen-

to shale. Con este número, mayo

de 2024 se ubicó en el top tres de

los meses con mayor actividad.

El podio lo completan abril y

marzo de este año. Abril fue ré-

cord total con 1694 perforacio-

nes desbancando a marzo que al-

canzó 1643. De la mano del deci-

mo set de fractura puesto en fun-

cionamiento, el nivel creció en

el último trimestre.

En lo que va del año, ya se han realizado 7608 etapas de fractura, y en el último trimestre el promedio de fracturas ascendió a 1640 mensuales. Proyectando este nivel de actividad para los próximos 7 meses, se estaría en condiciones de llegar al hito de propuesto a fines de 2023 de 18000 fracturas durante 2024. Si se compara con las punciones de

2023, que fueron 14.747, en los primeros cinco meses de 2024 ya se alcanzó el 51,6 por ciento de dicho rendimiento.

La importancia de la actividad de Vaca Muerta radica en que es el motor de funcionamiento del sector energético.

Un sector que, junto con el agropecuario, resulta una de las claves para la disponibilidad de divisas a lo largo del año. Vaca Muerta es una formación rocosa con la cuarta reserva de petróleo y la segunda de gas no convencional del mundo.

Por ser no convencional, para llegar a la capa reservorio se hacen pozos verticales de alrededor de 3000 metros de profundidad



Vaca Muerta comenzó a explotarse comercialmente en 2010.

hasta llegar a la roca y después, a través de herramientas de geonavegación, perforan otros 3000 metros más horizontalmente.

#### Ranking de fracturas

Durante el quinto mes del año, la petrolera estatal YPF fue quien generó la mayor cantidad de fracturas, en lo que es una constante desde el inicio de las operaciones. La empresa de mayoría estatal alcanzó 750 punciones durante mayo.

La compañía que dirige Miguel Galuccio, Vista, se ubicó en el segundo puesto con 185 fracturas y Tecpetrol del gurpo Techint completó el podio con 175 etapas.

Después se posicionaron, las firmas Pluspetrol con 142 punciones, Phoenix con 120, Shell con 113, y Pan American Energy (PAE) con 99 etapas de fractura.



I HOSPITAL GARRAHAN

#### Una enfermera desalojada

En Lanús, una enfermera del Hospital Garrahan y su hija de 7 años fueron desalojadas por no haber podido pagar un aumento del alquiler que pasó de 180 mil pesos a 400 mil, "fuera de contrato": los dueños le pusieron un candado en la puerta. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan responsabilizó al "plan motosierra de Javier Milei de licuar los sala-



rios y liberar los precios". "La miseria salarial ya tiene consecuencias en el Garrahan: orden de desalojo para una enfermera del turno noche. La dueña, en un acto criminal, le puso un candado a la vivienda, dejando a la mamá fuera con su hija de 7 años", denunciaron. "Estela es madre, sostén de su hogar, tiene tres hijas que dependen de ella, trabaja atendiendo alta complejidad en el Garrahan y no llega a pagar un alquiler con su sueldo",

#### I PALERMO

#### Monumento vandalizado

El Monumento a los Españoles, situado en el barrio porteño de Palermo, fue vandalizado: les cortaron los brazos, las piernas y las manos a las estatuas, y además la fuente no tiene agua. La escultura es una de las más importantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires y está ubicada en la

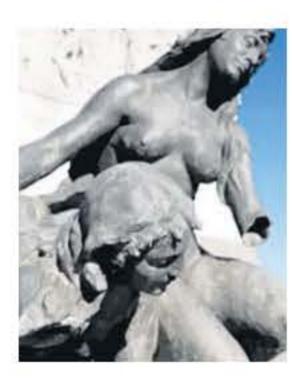

intersección de Avenida del Libertador con la avenida Sarmiento, una zona muy transitada. Las autoridades todavía no identifica-

ron a los responsables. La base de la estatua, compuesta por la fuente y el grupo escultórico de bronce, sufrieron daños. La figura que están sobre ella también fue destruida. El monumento representa la Cordillera de los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco. La escultura fue pensada por españoles para homenajear a los argentinos.

#### Por Santiago Brunetto

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Agcba) reveló deficiencias e irregularidades en el funcionamiento del Hospital Cecilia Grierson. El documento advierte, entre otros puntos, sobre la falta de personal en áreas médicas y administrativas del centro de salud, así como fallas en las condiciones de acceso y seguridad para las personas con discapacidad. Los auditores también alertan sobre deficiencias en el control interno del hospital y falta de información en el manejo del presupuesto.

Encargado en el 2021, el informe ejecutivo fue realizado entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, y ahora cuenta con la aprobación unánime de todos los miembros de la Auditoría, que encontraron nueve puntos de "debilidades relevantes" en el funcionamiento del hospital ubicado en el límite entre Villa Lugano y Villa Soldati. El más urgente es el que atañe directamente a la atención médica de los y las pacientes del sur de la ciudad, ya que el informe indica que en el período analizado "se detectó falta de personal médico en las áreas de Internación, Unidad de Terapia Intensiva y Guardia".

"Asimismo, existió falta o insuficientes agentes administrativos en todos los departamentos médicos y de recursos humanos del hospital", continúa el informe a cargo de la Dirección General de Control de Salud de la Agcba, que agrega que "existieron días y horarios en servicios médicos que no contaron con personal de enfermería o que no tuvieron la cantidad de agentes adecuada". En el área de Anatomía Patológica, por ejemplo, el informe inda que "no existe personal de guardia".

Con esta información, la Dirección concluyó que, en el período auditado, el funcionamiento interno del centro de salud no contaba con una estructura real "coincidente" con su estructura formal, ya que "la estructura organizacional no es la adecuada para un hospital general de agudos". "El diseño del organigrama formal genera dificultades en la organización, como así también en la comunicación entre las diferentes áreas", se lee en el documento, que sostiene que esas falencias redundan en una "ausencia de un adecuado sistema de control interno".

Los y las auditoras se encontraron con que la Gerencia Gestión Administrativa, Económica y Financiera, por caso, no pudo confirmar los destinos de los gastos del presupuesto auditados como "remuneraciones de personal", por lo que no queda claro si esos gastos fueron hacia personal que "efectivamente se desempeñó en el Hospital" durante el período

Informe de la Auditoría General de Buenos Aires

## Falencias en el Hospital Grierson

Los auditores alertan sobre la falta de personal médico y deficiencias en las condiciones edilicias, entre otros problemas.



El hospital fue creado por ley de la Legislatura porteña en 2005.

evaluado. "Esta debilidad generó falta de confiabilidad sobre la información de la ejecución de las metas físicas para el período auditado", advierte el informe.

El auditor por Unión por la Patria, Lisandro Teszkiewicz, aseguró en este sentido que "resulta inconcebible que la falta de información en ejecución de gastos no nos permita saber si los sueldos que pagaron, con presupuesto del hospital que nunca terminan, son de personas que trabajaron en el Cecilia Grierson o en otro lugar". Los y las auditoras tampoco pudieron acceder a información sobre el master plan de etapas de obras. "Además de no ser un hospital completo, le agregan dificultades de gestión casi insalvables", advirtió el auditor en este sentido.

Además, señaló Teszkiewicz, la auditoría detectó inconsistencias entre la información de objetivos en la Ley de Presupuesto y la proporcionada por la Dirección General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, mientras que la falta de estadísticas en departamentos cruciales como Consultorios Externos, Cirugía y Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento, "impidió una evaluación adecuada de la eficiencia y eficacia del hospital".

En cuanto al acceso al centro de salud, el documento hace hincapié en la falta de seguridad, en especial para las personas con discapacidad, por su cercanía con las vías del Premetro. "El ingreso al hospital resulta peligroso por el escaso espacio existente entre las vías del Premetro y el ingreso principal", se lee en el informe

El informe, realizado entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, ahora fue aprobado por todos los miembros de la Auditoría.

ejecutivo. En este sentido, los auditores subrayan que ese punto atenta contra lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley nacional N° 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Esos artículos prevén la "supresión de barreras físicas" en

los edificios de uso público.

El Cecilia Grierson, ubicado en el cruce de las avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, fue creado por ley de la Legislatura porteña en el año 2005, y en el año 2020 se constituyó oficialmente como hospital general de agudos, emplazado donde ya funcionaba el Centro de Salud y Atención Comunitaria del mismo nombre. Hasta ese momento, los y las vecinas de esa zona del sur de la ciudad no contaban con ningún hospital de agudos cerca-

Desde su creación, sin embargo, organizaciones sociales de la zona sostienen que el centro de salud no funciona operativamente como debería funcionar un hospital, por falta de infraestructura, insumos y médicos. La semana pasada, el Ministerio de Salud porteño informó que había terminado la etapa de "obras complementarias" en el hospital, sumando cuatro nuevos dormitorios para médicos de guardia, una cocina y una oficina de nutrición. Antes, indicaron, se había ampliado la zona de internación con 18 habitaciones dobles y 4 de aislamiento, y la de apoyo médico, con 40 nuevas camas.

#### Por Quimey Sol Ramos

La causa que investiga el asesinato de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años, ocurrido en abril del año pasado en la Comisaría 5ta de Derqui, Pilar, es paradigmático como ejemplo de cómo la policía en sus distintos niveles protege a los agresores dentro de sus fuerzas, obstruye los procesos de justicia y garantiza su impunidad.

La celeridad del proceso judicial y la eficiencia del trabajo de la fiscalía en la causa destaca en un sentido positivo cuando se lo compara con la media de casos similares. Sin embargo, la capacidad de la fuerza policial para embarrar la cancha le hace fuerte contrapeso. No se trata sólo del modo en que los imputados directos (un buen porcentaje del total de la comisaría, incluido el comisario Daniel Salerni), se han cubierto entre sí las espaldas: también la estructura entera del Ministerio de Seguridad Provincial provee de defensa técnica institucional a estos oficiales investigados por graves violaciones a los derechos humanos.

Cuando Sofía es "encontrada" sin vida el 10 de abril, las autoridades policiales junto con una psicóloga del municipio le comunicaron a Mabel, su hermana, que había fallecido "súbitamente" y que todo indicaba que se trataba de un suicidio. Pero la autopsia fue concluyente: falleció por asfixia antecedida de tortura con signos de posible abuso sexual, procurada por no menos de tres personas.

La investigación de la causa pasó entonces a tratarse de un homicidio doloso y de su encubrimiento. Por ello, tres oficiales fueron imputados por homicidio, y otros siete, incluido Salerni, por encubrimiento y falsificación de documentos. Todos se encuentran detenidos desde el primero de mayo.

No obstante la gravedad de la acusación, los imputados tienen una defensa legal y técnica provista por la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad de la provincia. Dicha Asesoría ha provisto en este caso una defensa que consta no de uno, sino de cuatro abogados. Y aún más: han solicitado al juez que se les permita poner como peritos de parte a un batallón de profesionales que pertenecen a la policía y se encuentran en actividad. Los mismos son Ricardo Grubisa, Especialista en medicina legal y Comisario Mayor; Fernando Maldonado, psiquiatra; Valeria Stingo, subcomisaria Especialista en Criminología y Criminalística; y Luis Vizcarra, perito idóneo en fotografía y video y forense de la Delegación Departamental policial de La Plata.

Por si esto no fuera suficiente para probar el interés propio que

# Confirman que una mujer trans fue asesinada

Sofía Fernández, de 39 años, apareció muerta en una comisaría de Derqui.

La policía indicó que fue un suicidio pero, según la autopsia, fue asfixiada y abusada.



La familia y allegados de Sofía Fernández han recibido varias amenazas.

en la causa tienen las fuerzas de seguridad provinciales, surge un dato más llamativo: lo que el abogado querellante Ignacio Fernández Camillo señala como "contradicción de intereses".

Lo curioso de la defensa es que su argumento central se basa en un cambio de hora en la defunción de Sofía. Y es que, dependiendo de la hora, la gravedad de los cargos se ciñe sólo sobre una parte reducida de los imputados, brindándoles al resto el beneficio de la duda.

Es sabido que, por obligación legal, un abogado defensor debe actuar brindando la mejor defensa posible a todos sus representados por igual. Pero entonces, ¿por qué utilizarían un argumento que incrimina irremediablemente a algunos de ellos? En otras palabras, ¿por qué salvaría sólo a algunos de sus defendidos a costa de enterrar a los demás? La respuesta es obvia: siendo imposible negar que Sofía fue asesinada, pretenden dejar libre a la mayor cantidad de oficiales posi-

Es por esta razón que el juzgado en su última audiencia, haciendo lugar a la presentación hecha por la Comisión Provincial de la Memoria en calidad de particular

damnificado, remitió un oficio destinado a la Asesoría General del gobierno provincial, encargada de asesorar en materia legal al poder ejecutivo de la provincia.

Ella deberá dictaminar si corresponde que los imputados reciban la defensa especial provista por el Ministerio de Seguridad.

Pero la acción policial no se li-

mita sólo al campo técnico y legal: también se han organizado políticamente para enfrentar la acusación e incidir en el caso. Crearon grupos en redes desde los que comentan con insultos la cuenta que creó la familia de Sofía pidiendo justicia. Y aún más, una semana después de dictada la prisión preventiva, marcharon al juzgado para exigir la liberación de los detenidos. "Te equivocaste Walter" decía uno de sus carteles, en referencia al Juez que lleva la causa, Walter Federico Saettone. La misma semana se les otorgó a nueve de los imputados el beneficio de la prisión domiciliaria.

Esta desigualdad entre las partes, agrega el abogado de la familia, se ve acentuada por la omisión de otros sectores del Estado provincial. Y es que, mientras que el Ministerio de Seguridad intenta apoyar a los imputados con todos sus recursos, los Ministerios de Mujeres y de Derechos Humanos de la provincia han omitido generar un contacto de cualquier tipo con la familia de Sofía, informa Fernández Cami-

El femicida era el novio de la víctima marplatense

### Se negó a declarar un imputado

El hombre detenido por el femicidio de Talia Aragón en los acantilados de Mar del Plata se negó a declarar y seguirá tras las rejas en la Unidad Penal 44 de Batán. Lucas Emanuel Giménez (43) es la ex pareja de Aragón y es señalado como el autor material del femicidio que estremeció a la ciudad balnearia.

Giménez se sentó frente al fiscal Fernando Berlingeri en Tribunales y decidió no declarar. En el cierre de la audiencia se dictaminó que su aprehensión en la causa pasó a ser detención, motivo por el cuál fue trasladado hasta la Unidad Penal 44 de Batán mientras continúa la investigación.

En un comienzo el acusado, que es mecánico y remisero, había declarado en la causa como testigo, pero el domingo por la mañana fue

detenido por efectivos de la DDI Mar del Plata luego de que la señal de su celular fuese captada por una de las antenas ubicadas en la zona de los acantilados. Aunque no se dio a conocer si durante la relación Aragón sufrió violencia, Giménez tenía una denuncia previa realizada por una ex pareja y mamá de su único hijo.

Distintas pruebas recolectadas llevaron a la fiscalía a imputarlo por



Giménez está detenido.

el femicidio de la joven mujer. El personal de la DDI Mar del Plata realizó el operativo de detención cuando él salía de la casa de sus padres, sobre la calle Pringles. Fue el fiscal Fernando Berlingeri quien ordenó su detención y el allanamiento de dos casas a las que este hombre está vinculado.

Los informes preliminares de los forenses indicaron que el cadáver presentaba "múltiples fracturas y una herida en el hemitórax derecho", pero que la muerte se produjo por la caída desde los acantilados hasta el mar.

Según la hipótesis del caso, la persona que habría matado a Talia la hirió en el pecho con un cuchillo y ella se defendió. Se está investigando además si cayó o la tiraron por el acantilado desde una altura aproximada de 30 metros.

Por José Maggi

Con penas que van desde los ocho hasta los dieciocho años de prisión, se cerró ayer un capítulo realmente violento en la historia carcelaria santafesina: se trata de las condenas por la fuga de la cárcel de Piñero ocurrida en junio de 2021, cuando un grupo armado cortó los tejidos perimetrales e irrumpió a los tiros en el predio para posibilitar la huida de ocho presos. Entre los prófugos se contaban el Morocho Mansilla o Sergio Cañete, considerado el cerebro del operativo de evasión y quien recibió una de las penas mas duras. El tribunal conformado por Fernando Sosa, Silvana Lamas González e Ismael Manfrín sentenció a los acusados, dependiendo de su participación y responsabilidad. Como todos ya tenían condenas previas, varias sentencias se unificaron.

El ataque al penal tuvo lugar el 27 de junio de 2021, cuando un grupo de tres personas irrumpió a los tiros en el predio del penal Nº 11, tras cortar el tejido perimetral con una amoladora. En medio del tiroteo con los empleados penitenciarios, ocho internos lograron salir de la prisión y escapar del penal. Todos fueron recapturados con el correr del tiempo y juzgados por el nuevo delito. Uno de los atacantes cayó bajo el plomo del enfrentamiento: se trataba de Walter Soraire, un joven con adicciones que había sido llevado para manipular la amoladora.

De acuerdo a la investigación,

"Ellos son aprehendidos en el baúl de un vehículo cuando estaban escapando con tres armas de fuego de guerra", lo cual suma portación de armas.

Franco Canteros, Rodrigo Gramajo y Elisa Álvarez fueron los que facilitaron la huida, irrumpiendo a los tiros en el predio: el tribunal dictó condena de 16, 18 y 12 años respectivamente para ellos. Para los identificados como los ideólogos y organizadores del plan, Sergio "Mono" Cañete y Joel Rojas, los jueces dictaminaron 17 años para el primero—con pena anterior unificada cumplirá 36 en total— y 15 años para el segundo, que terminará cumpliendo 20 por la unificación de la condena.

El resto también recibió duras condenas: Rodrigo Gramajo, 18 años. Y Claudio Mansilla, Alejandro Cartelli, Alejandro Candia, Daniel Pisciones y Antonio Schmittlein, 9 años. En el último caso, el reo cumplirá 22 en total

Condenaron a los fugados de la cárcel de Piñero en 2021

# El precio de la fuga en Santa Fe

Las penas fueron desde 8 a 18 años. Los habían "rescatado" a los tiros entrando a la cárcel, al cortar alambrados.



La cárcel de Piñero un día fue un colador.

por la unificación con su condena anterior. Para Ezequiel Romero, el tribunal dictó 8 años y 10 meses, que se convertirán en 19 años y cuatro meses, contando su sentencia anterior.

Una vez finalizada la audiencia, el fiscal Franco Carbone apuntó que, si bien la penas fueron "un tanto menores" a las solicitadas, aseguró estar muy conforme con el fallo porque es inédito. "Desde el principio de esta investigación, hace tres años, nosotros marcamos un quiebre institucional. Ha habido un antes y un después en la historia del Servicio Penitenciario de nuestra provincia. Las penas que han dado los jueces dan cuentas de esto", remarcó el fiscal a cargo. Y explicó que "el daño agravado es una cuestión muy técnica, que tiene que ver con el concurso ideal con la evasión". "Para que haya evasión tiene que haber fuerza y violencia. La evasión tiene una pena muy exigua en el Código Penal, pero lo que ha pasado aquí es que también ha habido una portación conjunta de armas de fuego y eso ha permitido que se pida un margen de pena mayor. A cada evadido le han dado nueve años de prisión y a las personas que han entrado desde afuera, le han dado desde doce a dieciocho años".

"Vos nunca investigaste a mi hijo", dijo Rodrigo Gramado al juez, señalándolo. El hombre fue apartado por una agente policial.

"Estamos satisfechos, es una pena histórica y ejemplar".

El fiscal Carbone detalló además que "uno de los evadidos, el señor Cañete, que es uno de los cerebros de este plan de fuga, lo han condenado a diecisiete años de prisión, sumado a una pena de 19 años, totalizando una pena de 36 años de prisión". Y agregó: "Nueve años para Mansilla junto con el resto de evadidos que se unifica a una pena de más de 20, si bien él tiene una condena a 25 años y otra a perpetua, pero esas no se pueden unificar porque se encuentran en trámites de diferentes apelaciones, no están firmes".

Además, Carbone apuntó que "para los que le dieron 17 y 15 años de prisión, que son Rojas y Cañete, hay otras circunstancias de portación de arma de guerra, en el momento en que son aprehendidos". "Recordemos que ellos son aprehendidos en el baúl de un vehículo cuando estaban escapando con tres armas de fuego de guerra, ahí se suma otra circunstancia de portación, por eso la pena es mucho más grave". Consultado sobre si apelarán las condenas, Carbone respondió que habían pedido el máximo de pena para cada uno de los acusados, pero insistió en que, aunque aún debe leer el fallo y decidir, "la Fiscalía está conforme con la sentencia".

Cabe remarcar dos momentos vividos ayer en el Centro de Justicia Penal: el primero, antes de la lectura del veredicto, cuando Antonio Schmittlein insistió en pedir la palabra para decir que en la cárcel de Coronda estaban "verdugueados", en alto perfil, sin bañarse y sin ropa, situación que demoró unos segundos la resolución de primera instancia. Luego, una vez leída la sentencia, se vivió otro momento de tensión cuando el fiscal Carbone estaba por brindar una conferencia de prensa. El padre de otro de los condenados, Rodrigo Gramajo, le espetó: "Vos nunca investigaste a mi hijo", con el dedo índice levantado. El hombre fue rápidamente apartado por una agente policial.

A partir de la pandemia, los casos de fraudes virtuales crecieron de manera exponencial. Pero ahora, una nueva modalidad gana terreno en ese tipo de estafas. A partir de las facilidades que ofrecen los bancos para acceder a préstamos personales que se tramitan on line, los estafadores encontraron un filón de oro: engañan a sus víctimas haciéndoles creer que están simulando la toma de un crédito, pero en realidad logran que se haga efectivo verdaderamente y que la víctima les transfiera inocentemente el dinero. Todo, con solo algunos clicks en el celular. A pesar de la gran cantidad de denuncias, los bancos no se hacen cargo de investigar el problema ni proporcionan una solución a la clientela.

Las estafas bancarias se materializan a través de la intervención de falsos operadores, quienes contactan a clientes de bancos que hicieron algún tipo de queja y reclamo en sus entidades. Se presentan como personal del banco o la billetera virtual, dicen que se encargarán de solucionar el problema, pero con la excusa de verificar su identidad, los guían para solicitar un crédito y transferirles el dinero, diciéndoles que todo es parte de un simulacro.

#### La metodología

Es compleja pero efectiva. Según la consulta que hizo **Páginal2** a algunas víctimas de este tipo de ciberdelitos, todo empieza en las redes sociales. Ante la precaria atención que brindan los chatbots de las plataformas para la solución de problemas, sumado a la falta de personal humano que los atienda, los clientes terminan recurriendo a generar presión mediante la publicación de comentarios en los posteos de las cuentas oficiales de las empresas.

Es ahí donde los estafadores ven una oportunidad. Haciéndose pasar por operadores de atención al cliente desde cuentas falsas, se comunican con los damnificados a través de mensajes privados a sus cuentas personales (con las que hicieron el comentario). De esa forma, les indican que solucionarán su problema y les piden un número de teléfono para ponerse en contacto.

Lo que comentan los estafados es que, durante la llamada, que suele ser en días del fin de semana por la noche, lo que les proporciona seguridad son sobre todo tres aspectos: la cantidad de datos suyos que tienen los interlocutores, el lenguaje técnico que utilizan y el hecho de que en ningún momento éstos les piden datos o claves de forma explícita.

#### La terminología

"No me cortes porque se te bloquea todo", "es un problema más grande si cortás ahora", son algunas de las justificaciones que dan los estafadores para asegurarse de retener a los clientes, según lo testifican. Así es como, con el objetivo de "verificar la identidad" para poder Los fraudes virtuales crecen como una nueva modalidad delictiva

### Estafadores que apelan a los créditos online

La facilidad que ofrecen los bancos para tomar créditos personales, con pocos pasos y sin un reaseguro, se ha convertido en terreno fértil para falsos operadores.

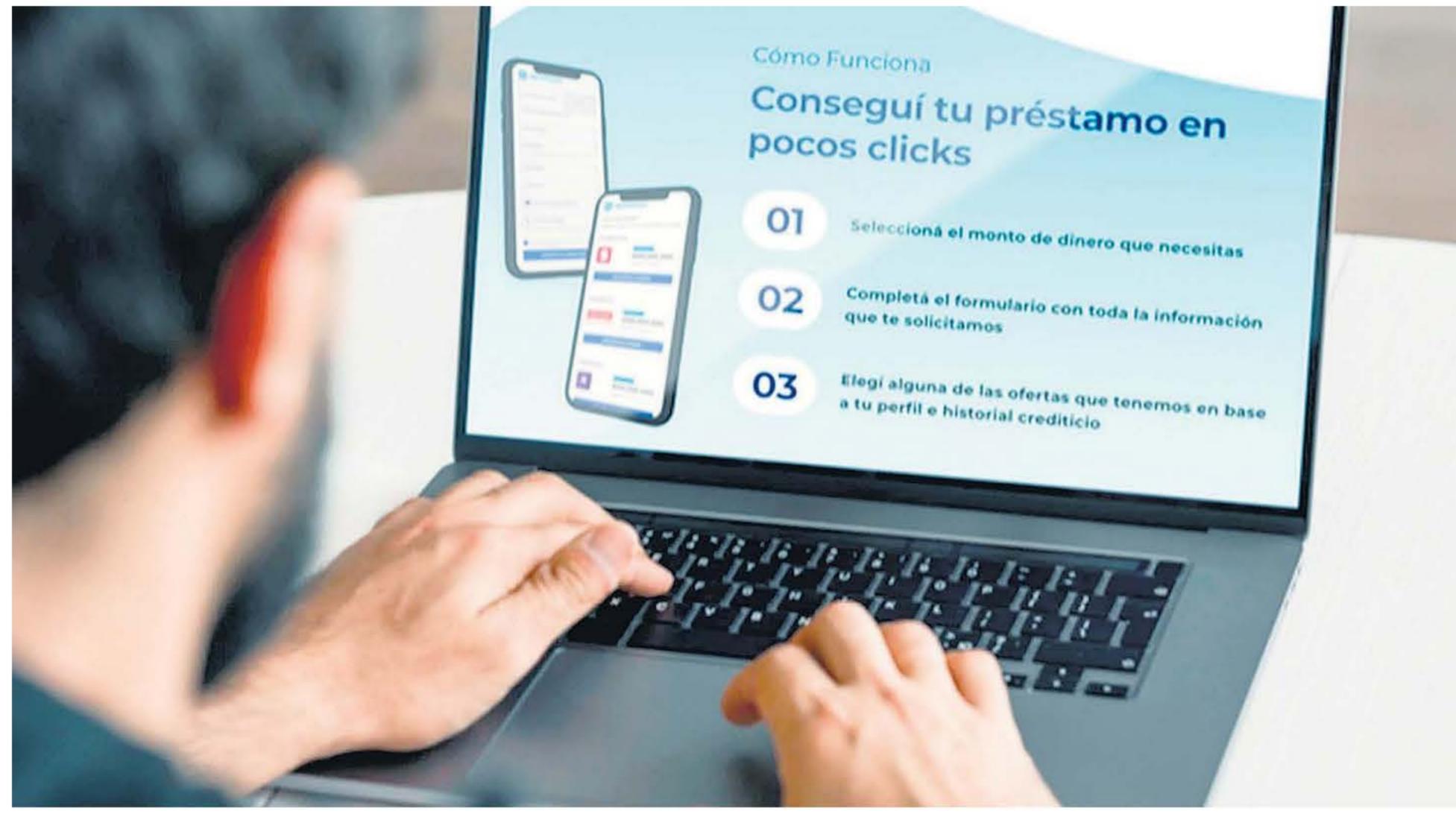

Los bancos aún no ofrecen respuesta adeucada a estos ciberdelitos.

solucionar el problema, logran ir guiándolos para que saquen un crédito en su banco –el cual aseguran que es un "simulacro" y que es "precancelable por orden del Banco Central" – y vayan derivando el dinero fraccionado en montos a diferentes destinatarios, que serían solamente "de respaldo".

Una vez que logran mover todo el dinero, antes de cortar, les indican a los clientes que volverán a comunicarse con ellos al día siguiente, en cuanto finalicen las operaciones necesarias con sus cuentas. "Los tipos hacen muy bien su trabajo, no te terminás de dar cuenta hasta mucho tiempo después", cuenta una de las afectadas que padeció una estafa de más de 3 millones de pesos a principios de mayo.

En el momento en que esta damnificada recurrió al Banco Galicia -donde estaba radicada la cuenta desde la que sufrió la estafa-, luego de hacer la correspondiente denuncia, desde la entidad afirmaron tener conocimiento de otros casos con la misma metodología pero no estuvieron dispuestos a intervenir ni siquiera en una investigación interna. Su justificación fue que las

A pesar de las denuncias crecientes, los bancos no se hacen cargo de investigar el problema ni proporcionan una solución.

forma voluntaria y que, sobre eso, el banco no tenía nada que ver ni que hacer. La respuesta inicial a la damnificada fue lapidaria: que recurra a la vía judicial. Según expertos conultados por este diario, de las denuncias que se reciben actualmente con este modus operandi, son 6 a 1 las que involucran a este banco.

#### Las técnicas del ciberdelito

"A veces no nos damos cuenta pero exponemos nuestros datos bancarios en distintos lugares", comenta en diálogo con este diario el ingeniero Marcelo Torok, perito informático forense y analista en cibercrimen y seguridad de la información.

El especialista señala tres técnicas que llevan adelante los ciberes-

transferencias se habían hecho de tafadores para el abordaje a los clientes. En primer lugar, menciona la "ingeniería social", por la cual van recopilando los datos mediante distintas fuentes y de esta forma poder darles a los usuarios una cantidad de información con un argumento ya prearmado que tiene el fin de generar cierta confianza.

Por otro lado, la "inteligencia de fuentes abiertas" (Osint, por sus siglas en inglés), con la que recopilan los datos que hay de una persona determinada a través de herramientas tecnológicas que puede haber en redes sociales, buscadores de internet o los reservorios de los sitios web.

Además, el experto destaca la venta o robos de bases de datos que en general se van interrelacionando, por ejemplo de entidades como Renaper, Seguridad Vial, el Banco Central o incuso el cuit online.

"Desde la pandemia se observa un recrudecimiento muy grande de las estafas bancarias. Debido a la cantidad de denuncias que comenzó a recibir la Ufeci, la entidad hizo una presentación ante el BCRA, que resultó en una normativa muy estricta que en la práctica hay bancos que no la cumplen, así como tampoco con el debido control, de la obligación de custodia que tienen sobre el patrimonio que le confiamos los ciudadanos", explica Torok.

En este sentido, considera que en el reclamo al banco "no hay una igualdad de armas" y por eso recomienda que en estos casos "lo que hay que hacer es una denuncia penal y recurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci)" ya que "cuando alguien no hace la presentación adecuada en un primer momento, se van perdiendo las pruebas, hay un momento en el cual los registros se borran. La información se preserva solo cuando hay una causa en curso".

#### Los casos reportados

Según el último informe realizado por la Ufeci, se identificó un aumento de los reportes asociados a la ciberdelincuencia registrados entre 06 abril de 2022 y marzo de 2023. Las 24 principales modalidades de fraude señaladas son usurpación de identidad y secuestro de datos (ransomware) y un leve descenso en las maniobras asociadas a la compraventa de productos y estafas a través de servicios de billetera virtual.

De acuerdo con el relevamiento, los reportes recibidos pasaron a 35.447, comparados a los 25.588 que hubo entre abril 2021 y marzo 2022, lo que equivale a 2.241 reportes mensuales. "En efecto, aún verificándose un aumento año tras año, el porcentaje de crecimiento tendió a la baja luego del abrupto ascenso detectado en los primeros doce meses de la pandemia", indican. El documento detalla, además, los distintos modus operandi entre los que se destacan los casos de fraude, que aumentaron un 33,2% respecto al periodo anterior. En el periodo analizado se recibieron un total de 26.454 reportes, siendo 14.280 vinculados a compraventas y 3.418 relacionados con operatorias a través de la banca electrónica.

"En su mayoría los casos observados giraban en torno al uso de cuentas de plataformas de mensajería, en particular de la aplicación Whats App, bajo dos variantes. En una de las modalidades, los autores se hacían pasar por terceros y usaban cuentas asociadas a números telefónicos distintos a los de las personas cuya identidad suplantaban, aunque copiaban su imagen de perfil", explican.

En otros casos, la maniobra era más "sofisticada", en tanto los autores lograban acceder en forma ilegítima a las cuentas cuya identidad suplantarían. "En ambos casos, los perpetradores interactuaban con los contactos de la cuenta violentada y solicitaban transferencias a cuentas bancarias o billeteras virtuales con diferentes excusas", puntualizan desde la Ufeci.

Con respecto a las maniobras para obtener información confidencial mediante técnicas de ingeniería social, en las que los autores se hacen pasar por terceros (phishing), especificaron que "continúan ocupando un lugar preponderante dentro del ámbito de la cibercriminalidad".

En esa línea, entre abril de 2021 y marzo de 2022 fueron detectados unos 2.129 reportes bajo el despliegue de este tipo de técnicas -un 97,3% de aumento con respecto al período previo-, mientras que, en el momento analizado, los casos aumentaron a 2.975, marcando un aumento menor al anterior (39,7%), aunque en tendencia al alza.

La damnificada del Galicia, por su parte, recurrió a la Justicia, tal como le habían sugerido en el banco. La semana pasada se concretó la audiencia de conciliación. La entidad finalmente se hizo cargo, aunque a medias: ofreció indemnizar a la clienta con la mitad del valor del crédito tomado.

Informe: Carla Spinelli.

Después de la entrevista que dio Máximo Thomsen, Matías Benicelli, otro de los rugbiers condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio y contó su versión de los hechos. "Nunca fui parte parte de un pelotón de fusilamiento que, a patadas, sesgó la vida de Fernando. Estuve en el lugar y momento equivocado", expresó el joven en una carta, con la que intentó deslindar responsabilidades y "apartarse" del líder de la banda.

En el escrito, difundido en las últimas horas, Benicelli remarcó:

"Las causas, que no justifico, y los actos de algunos, que nunca terminé de entender, terminaron absurdamente con la vida de un chico de 20 años".

"Yo no maté a Fernando", e insistió en desligarse del asesinato: "Pido perdón de todo corazón en nombre de todos los que causaron su trágica desaparición".

En la carta el joven rugbier acusó, sin mencionarlo, a (su ahora examigo) Thomsen de armar peleas para tener hazañas que contar. "Nunca fui parte de un pelotón de fusilamiento que, a patadas, sesgó la vida de Fernando, ni fui uno de los que salían a buscar Es Matías Benicelli y acusó a Máximo Thomsen en una carta

## Habló otro asesino de Báez Sosa

"No fui parte de un pelotón de fusilamiento para matar a Fernando", escribió el condenado a perpetua, buscando desligarse.



Los asesinos de Fernando Báez Sosa en el juicio.

peleas por Zárate con otros grupos para jactarme de esas supuestas hazañas. Estuve en el lugar y momento equivocado, porque fui de vacaciones con un grupo de nueve personas", aseguró. Y agregó: "Las causas, que no justifico, y los actos de algunos que nunca terminé de entender, terminaron absurdamente con la vida de un chico de 20 años. La misma edad que yo tenía. Por eso, entiendo a los jueces que me condenaron y, sobre todo, comprendo y justifico a los padres de Fernando, porque ellos creen que todos los que estuvimos aquella noche fuimos sus asesinos. Pedir perdón parece una hipocresía cuando no sale directo desde el corazón".

Finalmente, Benicelli invocó a Dios para pedirle que les devuelva "la paz" tanto a él y su familia, como a los padres de Fernando Báez Sosa. Y suplicó que el joven sea "recordado como un mártir, que ofrendó todo cuanto tenía, su vida, para que la violencia sea erradicada para siempre de todos los lugares públicos y privados donde se reúnen los jóvenes para festejar la vida y no para invocar la muerte".

Al igual que Thomsen, Benicelli fue condenado a prisión perpetua, por ser coautor del delito de homicidio doblemente agravado. Tras el fallo, el joven de 23 años cambió de abogado y presentó en abril un escrito para pedir la nulidad, pero el Tribunal de Casación Penal confirmó su sentencia. Sin embargo, la estrategia de su nuevo representante, el abogado Carlos Attias, es que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense baje la codena.

La adicción a internet en los adolescentes se ha asociado a cambios en las redes neuronales de su cerebro, lo que podría influir en su comportamiento y desarrollo, según sugiere un estudio que analizó imágenes de resonancia magnética funcional.

Una investigación británica que publica Plos Mental Health revisó una docena de estudios previos con datos de neuroimagenes y observó que la adicción a internet alteraba la señalización cerebral relacionada con el control de las conductas, la atención y la comprensión de las propias emociones.

Los autores señalan, entre las limitaciones de su investigación, que los trabajos revisados "no aportaron pruebas claras" de que la adicción a internet desempeñara un papel causaefecto en el desarrollo del cerebro adolescente.

La investigación liderada por el University College de Londres apunta que la adicción a internet entre adolescentes se asocia a una alteración de la señalización en las regiones del cereLa hiperconexión juvenil afectaría el desarrollo mental

### La adicción a internet bajo la lupa

bro que intervienen en múltiples redes neuronales. Estas redes desempeñan un papel importante en el control de nuestra atención, en asociación con la capacidad intelectual, la memoria de trabajo, la coordinación física y el procesamiento emocional, todo lo cual repercute a su vez en la salud mental.

Los resultados del análisis de las imágenes presentaron alteraciones de la conectividad funcional "en numerosas regiones cerebrales de adolescentes con adición a internet que condujeron a los cambios conductuales y de desarrollo", resumen los investigadores.

Cuando los adolescentes con adicción realizaban actividades regidas por la red de control ejecutivo del cerebro -conductas que requieren atención, planificación, toma de decisiones e impulsividadesas regiones cerebrales mostraban una alteración significativa de su capacidad para trabajar juntas en comparación con las de individuos



de la misma edad sin adicción.

A menudo se observó que la conectividad funcional se veía alterada durante tareas que requerían introspección y atención. Esos cambios en la señalización podrían significar que estos comporta-

mientos pueden volverse más difíciles de realizar, lo que podría afectar al desarrollo y al bienestar, resumió Plos Mental Health.

En la actualidad, no existe "un consenso universal" sobre la terminología empleada para describir

la adición a internet, lo que representa otra limitación del estudio, especifican sus firmantes. En todo el mundo, los autores que escriben sobre este tema utilizan gran variedad de terminología, como adicción a los juegos en línea, adicción a internet, trastorno del juego en internet o uso problemático, y los emplean a veces indistintamente, "lo que dificulta la descripción de las sutiles similitudes y diferencias entre ellos", señala la investigación.

Los autores estiman que "las respuestas actuales no hacen más que dibujar un panorama inacabado que no presenta necesariamente el uso de internet como abrumadoramente positivo o negativo". Los doce estudios revisados fueron realizados en China, Corea del sur e Indonesia. Por ello, los investigadores creen que hay que hacer otros que incluyan más personas y una población más amplia para confirmar si la adicción a internet cambia la forma en que el cerebro controla los comportamientos y, por tanto, el bienestar general.

Según la consultora QS, la Universidad de Buenos Aires rankea 71 en el mundo

# La UBA, la mejor en el ranking de América latina

"Las protestas contra los recortes del Gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas", dice el informe.

pecto al año pasado. El estudio es una ordenación anual de 800 universidades del mundo dispuestas con un criterio de jerarquía. En ciertos aspectos contemplados para el estudio, la UBA rankea dentro de los 50 primeros y estos son: empleabilidad -puesto 13 a nivel mundial-, reputación académica -puesto 35- y reputación entre los empleadores, puesto 38. Con respecto al año pa-

La Universidad de Buenos

Aires (UBA) ha sido consi-

derada como la de mayor calidad

académica en América latina, se-

gún un estudio de la consultora

británica Quacquarelli Symonds.

El estudio se conoce como el "ran-

king mundial QS World de uni-

versidades" y ha confirmado una

vez más, la competitividad inter-

nacional y el prestigio académico

de la UBA. Se la ubica, por lo tan-

to, en la primera posición dentro

del sistema universitario argentino

y llegó al puesto 71 a nivel global,

escalando 24 posiciones con res-

Con el ascenso de la UBA al nivel 71 mundial, recuperó la posición que ocupó por ocho años hasta 2023, cuando fue superada por las universidades de San Pablo y la Autónoma de México. El dato se resignifica particularmente por el contexto político argentino en que las universidades nacionales están

sufriendo un ajuste feroz, provocando en abril pasado una masiva manifestación de las comunidades universitarias.

El otro dato de peso es que la UBA está 410 puestos más arriba que la Universidad Católica Argentina (UCA), la siguiente de nuestro país que aparece en el ranking (481). Esto no habla solo de la diferencia abismal de calidad de la universidad estatal, sino también de la situación general de las universidades argentinas en promedio: salvo la UBA, el resto califican muy bajo.

El informe final considera el contexto y parece aportar una advertencia: "Las recientes protestas masivas contra los recortes de fi-



La Universidad de Buenos Aires confirma su prestigio académico.

nanciación y las medidas de austeridad del Gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas".

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, dijo: "Estos resultados ponen de manifiesto el trabajo de nuestra comunidad académica y científica. Son números que reflejan el resultado de políticas que la UBA aplica desde hace años. Algunos puntos destacables son la actualización, mejora y dinamización de los planes de estudio; el apoyo a la formación en áreas estratégicas; la inclusión de tecnologías nuevas en el proceso de enseñanza y las políticas de internacionalización de la ciencia y la investigación.



El secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, dijo ayer que la política económica del gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estará enfocada en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal.

El funcionario, quien se mantendrá en el cargo durante el gobierno de Sheinbaum, habló ante inversionistas luego de que la Bolsa y el peso mexicano tuvieran fuertes caídas el lunes ante el temor de que el oficialismo domine el Congreso, lo que le permitiría hacer cambios profundos a la Constitución.

"Confirmo a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México (central), el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera", manifestó el funcionario en un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda.

Añadió que el gobierno actualizará la comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar las prioridades de "estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad" de sus objetivos fiscales.

Uno de los mayores desafíos del gobierno de Sheinbaum es el déficit fiscal para este año, de 5,9% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y las débiles finanzas de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que basa su gran popularidad en amplios programas sociales, ha inyectado millones de dólares a la petrolera, aduciendo que es un "baluarte" de la 12ª economía mundial.

Ramírez de la O afirmó que estrechará la colaboración con Pemex "aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos". Sheinbaum, de 61 años, resultó vencedora con una abrumadora mayoría de votos en la elección presidencial de México que se celebró el domingo pasado.

Se prevé que su coalición, conformada por el oficialista Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, domine en el Congreso bicameral, por lo que podrían modificar la Constitución sin negociar con otras fuerzas políticas.

Según la proyección oficial, la coalición de gobierno controlará dos tercios de la Cámara de Diputados, mientras que su votación para el Senado también está en el rango de una posible supermayoría. El nuevo Congreso mexicano tomará funciones el 1 de septiembre próximo.

Entre los cambios que buscaría aún el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, está el llamado "Plan C", que implica una profunda reforma al Poder JuGuiño a los mercados del gobierno electo de Sheinbaum en México

# Prudencia fiscal y estabilidad

"Confirmo al FMI y a los inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera", aseguró el secretario de Hacienda.



Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

EFE

dicial para que jueces y magistrados sean electos por voto popular.

Víctor Ceja, economista en jefe de la firma financiera Valmex, afirmó que entre los cambios que podría aprobar un Congreso dominado por el oficialismo están "la eliminación de organismos autónomos (...) y restricciones a la participación privada en sectores 0,95% a 17,88 unidades por dólar, según cifras del banco central, mientras que la Bolsa mexicana ganó 3,24%, equivalente a 1.678,07 puntos, para cerrar en 53.485,62 puntos.

Para convencer a los mercados de que habrá prudencia fiscal y estabilidad macroeconómica durante su gobierno Shein-

Uno de los mayores desafíos del gobierno es el déficit fiscal para este año, de 5,9% del PIB según el FMI, y las débiles finanzas de Pemex.

estratégicos" como la energía.

"De aprobarse estos cambios, aumentaría la carga fiscal (para el Estado), lo que dificulta la disminución del déficit público, y la inflación podría permanecer elevada por un período prolongado", explicó.

Ante esa posibilidad, el peso mexicano cayó un 4,3% durante la jornada del lunes mientras que la Bolsa mexicana se hundió 6,01%. El peso mexicano cerró la jornada de ayer con una caída de

baum se apresuró a ratificar en el cargo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, luego de que el lunes la Bolsa mexicana se desplomara.

Varios grupos empresariales de diversos giros han felicitado a Sheinbaum por su elección. El influyente Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se dijo dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno para "impulsar el crecimiento (...), generando inversión y empleos", mientras que la

Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que buscará ayudar al "desarrollo económico y social de los mexicanos".

Con el 95% de los votos computados, Sheinbaum, científica de 61 años, obtuvo el 59,3% de la votación, lo que significa más de 30 puntos por encima de la opositora de centroderecha Xóchitl Gálvez, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Gálvez, quien fue postulada por los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD, anunció el lunes que presentará "impugnaciones" contra los comicios por el presunto uso del aparato del Estado en favor de su rival, aunque reconoció su derrota.

Ayer, López Obrador aseguró que la jornada electoral del domingo fue la "más limpia" desde la elección del presidente Francisco I. Madero a inicios del siglo XX. En su habitual rueda de prensa matutina, el mandatario sostuvo que la oposición está en su derecho de impugnar los resultados, aunque les pidió autocrítica. "Es muy importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión", lanzó.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó ayer nuevas restricciones a la entrada de migrantes con el fin de reforzar la frontera entre Estados Unidos y México, una medida drástica de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La gestión de la migración se convirtió en un tema central para los votantes, superando a la economía y la inflación, según una encuesta de la consultora Gallup publicada a fines de abril. Tratando de distanciarse del exmandatario y precandidato presidencial Donald Trump, Biden dijo que él nunca "demonizará" a los migrantes y prometió trabajar con México como un "socio igualitario".

Biden anunció el cierre temporal de la frontera con México cuando la cifra de entradas irregulares al país supere el umbral de 2.500 casos en un mismo día, algo que ya está sucediendo en Estados Unidos. El decreto firmado por el mandatario demócrata permite a las autoridades suspender la entrada de solicitantes de asilo y migrantes cuando se supere ese tope, y facilita las deportaciones a México. La frontera se reabrirá cuando la cantidad diaria de solicitantes sea inferior a 1.500 personas.

"Esta acción nos ayudará a recuperar el control de nuestra frontera", afirmó Biden en un discurso en la Casa Blanca en el que agregó: "Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos mexicanos en lugar de atacarlos, y construiremos una relación fuerte". El presidente prometió que seguirá colaborando con México como "un socio igualitario" y recordó que el lunes habló por teléfono con la vencedora de las elecciones del domingo pasado en México, Claudia Sheinbaum, quien será la primera mujer en gobernar el país.

El líder demócrata centró parte de su discurso en intentar distinguirse de Trump, quien hace unos meses ordenó a sus correligionarios republicanos en el Congreso que votaran contra un proyecto de ley negociado por ambos partidos y que incluía algunas de las provisiones anunciadas por la orden ejecutiva. Biden se refirió a esa decisión de los republicanos más trumpistas y la calificó de "movimiento político extremadamente cínico".

Biden también aprovechó para defenderse de las fuertes críticas que recibió la orden por parte de algunos legisladores demócratas, y dijo que él cree que "la inmigración siempre ha sido un salvavidas en América". "Así que nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a ellos como un veneno en la sangre de nuestro país", advirtió en referencia a Trump, quien declaró que están "envenenando la sangre del país", haciéndose eco de palabras usadas por Adolf Hitler.

"Nunca separaré a las familias de sus hijos en la frontera, nunca prohibiré la entrada al país a un grupo de personas por sus creencias religiosas", agregó Biden en alusión a El presidente estadounidense prometió recuperar el control de la frontera

# Biden ordenó restringir el ingreso de migrantes

El cierre temporal de la frontera con México se dará cuando la cifra de entradas irregulares al país supere los 2500 casos en un día, algo que ya ocurre en EE.UU.



Biden anuncia en la Casa Blanca la restricción migratoria.

las políticas implementadas por Trump para separar familias en la frontera o vetar la entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana. El mandatario busca virar su política migratoria después de que los sondeos de opinión revelaran que ese asunto tendrá mucho peso en los comicios presidenciales.

El equipo de campaña de Trump desestimó en un comunicado la iniciativa al considerar que no está diseñada "para la seguridad fronteriza", y repitió el mensaje del republicano que constantemente insiste en que los inmigrantes irregulares son responsables del aumento de los delitos violentos en Estados Unidos, una acusación que no tiene base en datos oficiales.

El magnate pasó su mandato anunciando su intención de construir un muro en la frontera con México, y ahora intensificó su retórica antinmigración para volver a la Casa Blanca. "Millones de personas han ingresado en nuestro país, y ahora, después de casi cuatro años

Drogas y armas

#### El juicio a Hunter Biden

I jurado del proceso contra Hunter Biden (foto) por la supuesta posesión ilegal de un arma escuchó ayer crudos relatos sobre el historial de adicción a las drogas del hijo del presidente de Estados Unidos, en el primer día de los argumentos iniciales de su juicio. Hunter Biden, de 54 años, hijo del presidente Joe Biden, está acusado de mentir sobre su consumo de drogas para comprar un arma de fuego en 2018. Es el primer proceso penal contra un hijo de un presidente estadounidense y ocurre en medio de la cam-

Además de declarar falsamente que no estaba consumiendo drogas al llenar documentos para comprar el arma, también se le imputa el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, durante 11 días tras la compra. "Nadie está por encima de la ley, no importa quién seas ni cuál sea tu nombre", dijo el fiscal Derek Hines en su declaración de apertura en el tribunal federal de Wilmington, Delaware.

paña en la que Joe Biden busca la reelección.

El abogado de Hunter Biden dijo que su cliente "no estaba usando drogas cuando compró el arma" y que "nunca estuvo cargada, nunca la transportó y nunca la usó" en los 11 días que la tuvo consigo. Si es declarado culpable, Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se

> espera una pena más leve, incluso sin cárcel, por no tener antecedentes penales. El presidente no compareció a la audiencia, pero dijo que él y su esposa están "orgullosos" de Hunter.

Junto con otros cargos que Hunter Biden enfrenta en California por evasión de

impuestos, este juicio dificulta los intentos de los demócratas de centrar toda la atención en Donald Trump, el rival republicano del presidente. El hijo del presidente ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso señalándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso. Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero los esfuerzos no prosperaron.

de su liderazgo débil y fallido, su liderazgo patético, el corrupto Joe Biden pretende finalmente hacer algo 24 respecto a la frontera", exclamó Trump, de 77 años, en un video publicado en su red Truth Social.

Más de 2,4 millones de migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos solamente en 2023. La mayor parte proviene de Centroamérica y Venezuela huyendo de la pobreza, la violencia y los desastres naturales intensificados por el cambio climático. La cifra alcanzó un récord de 10 mil personas por día en diciembre, si bien este número cayó en los últimos meses.

El gobierno de Biden trató de frenar los cruces trabajando en coordinación con México y otros países para reducir los flujos migratorios mediante políticas económicas y aplicación de leyes más restrictivas, pero las encuestas revelan que para los votantes no hizo lo suficiente. La orden ejecutiva generó una ola de críticas por parte de activistas, que comparan la medida con las acciones tomadas por el gobierno de Trump.

Uno de las primeros en reaccionar fue la organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que advirtió en un comunicado que la orden "hace eco" de la prohibición de entrada emitida por Trump en 2018. ACLU anunció que impug-

Tratando de distanciarse del exmandatario y candidato presidencial Donald Trump, Biden dijo que nunca demonizará a los migrantes.

nará la orden ejecutiva en la Corte Suprema, tal como lo hizo en 2018 cuando logró detener una medida similar emitida por el gobierno de Trump.

I EFE

Para Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la niciativa representa un daño irreversible para los solicitantes de asilo a los que se les niegue la entrada. "Es una acción política y punitiva hacia los inmigrantes y pelearemos en contra de ellas en las cortes", aseguró Salas.

El rechazo hacia la medida llegó incluso de aliados de Biden como el senador por California, Alex Padilla. "Al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente Biden socava los valores estadounidenses y abandona las obligaciones de nuestra nación de brindar a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo la oportunidad de buscar refugio en los Estados Unidos", dijo Padilla en un comunicado.



Narendra Modi se proclamó ganador al frente de una alianza de partidos.

I EFE

Tercera victoria electoral de la alianza del premier

# Modi se proclamó ganador en la India

La coalición liderada por Modi obtuvo al menos 272 escaños, la mayoría en la Cámara baja. No logró un triunfo aplastante.

La alianza del primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones legislativas de India ayer, pero la oposición afirmó que los votantes enviaron un mensaje claro, pues su partido nacionalista hindú perdió su mayoría parlamentaria por primera vez en una década.

A falta de los resultados de unos cuantos distritos, la coalición liderada por Modi obtuvo al menos 272 escaños, los necesarios para garantizarse una mayoría en la Cámara Baja, de 543 curules, según los resultados de la Comisión Electoral.

Previamente, ante una multitud de simpatizantes en la capital, Nueva Delhi, Modi recalcó que el pueblo le otorgó al BJP (Bharatiya Janata Party) y a sus aliados un mandato "por tercera vez consecutiva".

"Estoy en deuda con todos los ciudadanos por su apoyo y su amor", dijo.

"Nuestro tercer mandato será una de las mayores decisiones y el país escribirá un nuevo capítulo de desarrollo. Esa es la garantía de Modi", añadió, sin mostrar ningún signo de decepción. Y prometió: "Avanzaremos con energía renovada, entusiasmo renovado y de-

terminación renovada".

Según los últimos datos de la Comisión Electoral, el BJP obtuvo 224 escaños e iba camino de lograr 16 más, hasta alcanzar un total de 240, lo que lo convierte en el mayor partido del hemiciclo, aunque los resultados sean mucho peores a los de los últimos comicios, en 2019, cuando consiguió 303 diputados. De todas maneras con sus aliados el partido de Modi superaría los 272 escaños que le dan la mayoría parlamentaria

Por su parte, el principal partido opositor, el Congreso Nacional Indio (que ungió a Nehru, el primer ministro después de la independencia y a Indira Gandhi), obtuvo 88 escaños e iba camino de conseguir 11 más, hasta un total de 99, frente a los 52 en el Parlamento saliente.

Modi fue reelecto en su circunscripción, la ciudad sagrada del hinduismo Varanasi, también conocida como Benarés. Es la tercera vez que gana y esta vez obtuvo 152.000 votos más que el segundo candidato. Después de una década promoviendo su agenda nacionalista hindú, Modi, de 73 años, se dirige hacia un tercer mandato en esta potencia emergente miembro de los BRICS junto a Brasil, Rusia, Chi-

na y Sudáfrica. Y ello, a pesar de las acusaciones de la oposición y las inquietudes por los derechos de las minorías religiosas.

Antes incluso de que terminara el escrutinio, en las sedes del BJP ya empezaron a celebrar los resultados.

Apoorva Shukla, una simpatizante del BJP de 23 años, se dijo ilusionada por el nuevo mandato de Modi. "El tipo de desarrollo que hemos tenido en los últimos diez años creo que, esta vez, pasará a un nivel superior", afirmó.

Pero en los locales del Congreso Nacional Indio también se respiraba un ambiente festivo. "El BJP no logró ganar una mayoría por sí mismo", destacó el diputado de esa formación opositora a la prensa. "Para ellos, esto es una derrota moral".

Un total de 642 millones de personas participaron en estos comicios divididos en siete fases a lo largo de seis semanas, ante el desafío logístico de organizar unas elecciones en la nación más poblada del mundo, con 1.400 millones de habitantes.

Se estima que más de dos tercios de la población india pertenecen a las castas más bajas del milenario sistema de estratificación social en el que se dividen los hindúes. Páginal12 en Israel

#### Por Julián Varsavsky Desde Jerusalén

En un escenario del centro de Jerusalén, ayer hubo discursos pacifistas por clérigos de distintas ramas musulmanas, judías, drusas, budistas y cristianas, llegados de todo el país. En diálogo con Página 12, entre rezos y cantos, Andy Faur -rabino laico y ateo, argentino– contextualiza tal diversidad cultural bajo un calor seco y punzante: "este no es, a priori, un acto antigobierno, es propaz y proconvivencia. Es contra la política de Benjamin Netanyahu, pero no es político o partidista; también está la agrupación judía-palestina Mujeres por la paz. Son casi todas personas religiosas un poco rara avis dentro de sus comunidades. En el caso de los judíos, vienen los más progresistas, incluyendo conservadores y reformistas".

Andy Faur resalta la presencia de a un clérigo druso entre los participantes. "Ese señor de piel bien oscura con túnica negra y sombrero cilíndrico blanco es un clérigo druso, una suerte de rama del islam muy particular, unas 200 mil personas que viven en el norte de Israel, Líbano y Siria. Profesan una religión secreta que solo conocen los clérigos. Vienen del Cáucaso y tiene en general ojos claros. Son nacionalistas; en cada país donde viven, piden integrar el ejército y van a la guerra. Pero solo los mandan al sur porque si combatiesen en el norte, se enfrentarían a sus 'primos' drusos que integran el ejército libanés... ¡Fíjate vos qué complejo es este país! Los árabes israelíes, en cambio, no tienen que hacer el servicio militar –a menos que lo soliciten-porque podrían llegar a tener que atacar a otros musulmanes. Los drusos suelen votar a la derecha; en general el Likud tiene uno o dos diputados drusos. Pero hay drusos de izquierda".

Páginal 12 intenta un diálogo con la imponente figura de gruesos bigotes del druso Sheikh Younes Amasha, pero él prefirió entregar un cuadernito impreso con el discurso que dio, más bien una plegaria.

El contexto de la Marcha Interconfesional por los Derechos Humanos y la Paz es el de otra infinitamente más grande que se hará hoy 5 celebrando el Día de Jerusalén. Según Faur, "esta marcha no es una contramarcha en sí, por que el mismo 5 de junio se hace una que oficialmente se opone a la tradicional, pero la organizan grupos judíos de izquierda; sería peligroso para las personas no judías que están acá, participar de una contramarcha el mismo día de la marcha, porque aquel es un acto muy nacionalista, fundamentalista y mesiánico, donde miles desfilan con banderas de Is-

rael, son gente extremista y participan básicamente religiosos. Conmemoran la Guerra de los Seis días de 1967 en la que Israel le conquistó Jerusalén a Jordania: hasta ese momento, Israel se terminaba a los pies de la Ciudad Vieja amurallada. Celebran la conquista de Jerusalén –ellos dicen liberación-; entonces, nosotros seríamos la contracara de esa marcha porque estamos a favor de la coexistencia y la paz. Para el Día de Jerusalén llega gente de todo el país y pasan a propósito por barrio musulmán en el casco antiguo, por una callecita angosta; es algo muy provocativo y a veces los árabes les tiran cosas, se empujan, les dicen 'váyanse de acá judíos', y los otros responden 'muéranse árabes'. No es una celebración de Jerusalén, sino de un sector fanático del judaísmo, ultranacionalistas. Y fíjate vos que no hay ultraortodoxos en esa fiesta porque no es parte del calendario tradicional religioso. Mirá si será complejo este país".

Jessy Buk tiene unos 35 años y es un rabino muy ortodoxo en su práctica judaica, pero no ortodoxo en lo político. Viste traje oscuro y sombrero, sin barba ni rulitos laterales: "estoy acá porque es muy importante tener diálogo interreligioso, este año fue horrible, la mayoría de la gente que muere

Andy Faur, un rabino laico y ateo, argentino: "Este no es, a priori, un acto antigobierno, es propaz y proconvivencia".

es inocente. Y en el nivel dirigencial de la sociedad hay que lograr perdonar, incluso a gente que no es buena gente -como Hamas-; pero si tenemos bronca todo el tiempo por lo que ha pasado, no podremos solucionar nada. Yo debo rezar por cada uno que es parte del conflicto y por el gobierno de Israel también; nadie es perfecto; con enojo permanente no hay esperanza; todos deben ser amados y debemos perdonar, y no llevar encima el sentimiento de venganza y odio todo el tiempo. Mi sobrino es trans y yo lo acepto; otros en mi familia no lo aceptan. Debo amar a la gente de izquierda y de derecha. Si desde la religión creo que solamente yo tengo la verdad, es un problema. Si dos que piensan distinto creen que tienen la verdad, uno estaría equivocado. Y si creo que el otro está equivocado, es muy peligroso".

Buk critica a ambas partes del actual conflicto. "En un mundo

La diversidad religiosa marchó contra la guerra en Gaza

# En Jerusalén, un rezo por la paz que dice "basta"

Drusos, judíos, musulmanes, cristianos y budistas fueron hasta los muros del casco milenario con críticas veladas al gobierno a reclamar un acuerdo de alto el fuego.



La Marcha Interconfesional por los Derechos Humanos y la Paz transcurrió en Jerusalén.

Jacob Lazarus

ideal, Hamas no debería estar más en el poder. No se si esto es posible; el gobierno de Israel también cometió errores, hay cierta discriminación, la ocupación de tierra; bueno, toda la tierra está ocupada, la tierra pertenece a dios, no a los hombres. Yo prefiero un solo Estado binacional porque los quiero a los palestinos, pero con lo que ha pasado, eso ya no parece posible. Después de las atrocidades de Hamas, no pueden estar en una posición de poder; debemos combatir el fanatismo religioso de cada lado. No creo que esta tierra pertenezca a los judíos, tampoco a los árabes ni a los cristianos. Estamos acá por 90 años y nos vamos, nada nos pertenece y es lo que dice La Biblia; la esperanza es mirar al futuro y no mirar al pasado, tenemos una narrativa pasada, pero tenemos que escribir otra nueva.

Ghadir Hani es una señora musulmana de túnica negra con la cabeza cubierta, llegada desde

"El del 5 de junio es un acto muy nacionalista, fundamentalista y mesiánico, donde miles de personas desfilan con banderas de Israel."

Akko, una ciudad judía y árabe. Y explica: "me enseñaron que la coexistencia es cuando los dos lados confían en el otro y reconocen sus derechos, cuando hay un sentimiento mutuo de tolerancia, respeto y amor; a través del dialogo se crean amistades que unen a la gente. Cuando conozco alguien diferente, me fijo qué tenemos en común para conectar a través de eso. En 2000, cuando me mudé al sur, escuché infinitos comentarios racistas y violentos alrededor mío, no había conexión entre árabes y judíos, excepto por la relación de proveedores y clientes. Para mi fue un signo de peligro y comencé a trabajar para erradicar los prejuicios en esa zona del país, organizando encuentros entre mujeres judías y musulmanas. Y descubrimos que desde el islamismo y el judaísmo, teníamos un montón en común. Hoy soy parte de la organización Mujeres por la Paz, integrada por judías y musulmanas. Vine a levantar la voz para que se termine la guerra y podamos llegar a un acuerdo político de paz. Una amiga mía murió en Gaza y tengo amigas judías muy afectadas también. Israel y los países árabes, luego de firmar la paz, deben reconstruir Gaza".

Stewart Yellon es ministro de la Iglesia Escocesa protestante presbiteriana y declara a Páginal12 que, para alcanzar la paz, esta debe incluir las necesidades de

cada uno; y si no, no va a funcionar. La negociación debe incluir a todas las partes afectadas y debe haber un sentido de compromiso para hacer cosas inesperadas que nos asombren, haciendo algo que las generaciones anteriores no pudieron hacer".

Un hombre de túnica roja tibetana se suma a la charla y se define a sí mismo como budista y judío: "nací en Jerusalén; un budista puede pertenecer a otra religión al mismo tiempo; y cierto judaísmo reformistas también lo acepta; no hay ninguna contradicción; practico las dos religiones; estuve 15 años en una congregación judía. Hoy el budismo lo practico solo, en mi casa, que se parece mucho a un templo; la llamo mi monasterio."

-¿Si estuvieses en el servicio militar irías a Gaza?

-No puedo pelear de ninguna manera, no puedo matar, soy budista. Esta guerra es una estupidez y no debería estar sucediendo. Llevo protestando más de un año y medio, cada semana, nosotros no somos nuestro gobierno. Creo que la mayoría de los P12 israelíes no creen en él. Lo del 7 de octubre fue terrible, pero la respuesta también. Quizá debería haber habido una respuesta pero no esto, de ninguna manera. Se necesita otro gobierno árabe para Gaza que busque la paz. Si hubiesen frenado esta guerra a los dos meses, todos los rehenes estarían libres. Es muy obvio que esta guerra no tiene sentido. Yo vivo en Haifa y voy a muchas demostraciones contra este gobierno antidemocrático, quiero que se vaya ya mismo, ha sido terrible.

Ahora es Andy Faur quien se explica a sí mismo, en este canto a la diversidad que es el acto: "vine para darle apoyo político al evento, como parte de mi organización de rabinos laicos Merhav, aunque no seamos religiosos"

-Sos un rabino laico, ateo y humanista; e hincha de River; ¡Un poco de luz por favor!

-Entendemos al judaísmo como la cultura del pueblo judío y no como una religión, es una cultura milenaria que viene desde la Torá; pero para nosotros el componente religioso es mínimo o inexistente; nos basamos en la cultura, la tradición, la historia y

"No puedo pelear de ningún modo, no puedo matar, soy budista. Esta guerra es una estupidez y no debería estar sucediendo."

las costumbres, no en la religión. Desde este punto de vista, los rabinos nos preparamos para ser un líder o un maestro, para liderar al público judío laico. Entendemos que la religión es un desarrollo dentro de la cultura judía, pero que a partir del siglo XIX esta se hizo menos relevante para la mayoría de los judíos. Hoy, en la complejidad del pueblo judío, el componente religioso es importante pero no es el central. En la Edad Media el judaísmo era básicamente religioso -como todas las culturas de esa época- pero hoy el 50 por ciento de los judíos de Israel se definen como laicos. Para los rabinos laicos, la Torá es un libro humano y no divino, y hacemos una lectura critica. Lo que buscamos con actos como este hoy acá, es tratar de bajar un poco la tensión para poder hablar; las armas nunca van a solucionar esto, nadie va a ganar nunca, la única forma será un acuerdo político final.

Un juez español citó a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La citación forma parte de las diligencias en las que el juez investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía. Pedro Sánchez aseguró que tanto él como su esposa están tranquilos y subrayó que su decisión de seguir al frente del Ejecutivo se mantiene "más fir-

La decisión de ayer llega después de que la justicia rechazara la semana pasada la solicitud de la Fiscalía que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos suficientes para continuarla. También se tomó pese a un informe de la Guardia Civil, en el que informaba que no veía delito. Pero para el tribunal de Madrid "existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo", que "son algo más que simples sospechas" y "son suficientes" para que la investigación continúe.

me que nunca".

Las pesquisas fueron abiertas ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, que admitió que se basó únicamente en artículos periodísticos. El secretario general de esa organización, Miguel Bernad, dijo que, al ver que la Fiscalía "no actuaba de oficio", decidió denunciar para que un juzgado "comprobara la veracidad" de las noticias.

Bernad fue recientemente absuelto por la Corte Suprema luego de ser condenado por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas. Manos Limpias, el sindicato de funcionarios creado por Miguel Bernad en 1995, tiene una exigua representación en las administraciones y acumula un largo historial de denuncias y querellas, la mayor parte de ellas archivadas, que en los últimos años dirigió contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Pere Aragonès, entre otros.

El líder español señaló la coincidencia con la campaña

## Citan a la esposa de Pedro Sánchez

La investigación que involucra a Begoña Gómez fue abierta ante una denuncia del colectivo de ultraderecha Manos Limpias.



Begoña Gómez fue citada a declarar para el 5 de julio.

timar el recurso de la Fiscalía, acotó el alcance de la investigación, que se centró inicialmente en los vínculos de Begoña Gómez con el director general del grupo turístico español Globalia, en el momento en que este último negociaba ayudas públicas para su aerolínea Air Europa durante la pandemia de covid-19.

El tribunal desestimó esa parte del caso alegando que partía de El tribunal madrileño, al deses- una base "inverosímil" y limitó las

pesquisas a contratos públicos adjudicados a un empresario que tenía relaciones profesionales con Gómez. Fuentes jurídicas confirmaron a la agencia Europa Press que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, interrogará a Gómez después de escuchar, el próximo domingo 16 de junio, a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos.

Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien la representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado. La esposa de Sánchez no tendrá obligación de contestar al resto de las partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o el Movimiento de Regeneración Política de España.

Pedro Sánchez expresó su extrañeza por el hecho de que esta citación judicial se produzca en plena campaña para las elecciones europeas, y dejó al lector que saque "sus propias conclusiones". En una carta el presidente del gobierno español denunció la existencia de una

Sánchez expresó su extrañeza por el hecho de que esta citación judicial se produzca en plena campaña para las europeas.

"coalición reaccionaria" liderada por el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, a los que acusa de "usar todos los medios a su alcance" para "intentar condicionar las elecciones" y forzar su renuncia a base de "bulos".

Ante ese escenario, pide que ambos líderes encuentren "la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes". El 31 por ciento de los españoles no decidió aún a qué partido votará el próximo domingo en las elecciones al Parlamento Europeo, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público de demoscopia. El sondeo da favorito para estos comicios al Partido Socialista (PSOE) por delante del Partido Popular (PP).

En la misiva Sánchez también defiende a su esposa, de la que dice que es "una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido", derecho que él defiende y afirma que ambos están tranquilos. Sobre el cierre, el gobernante dice a la ciudadanía: "En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán".

La vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que "respeta" todas las decisiones judiciales, si bien dijo que resulta "llamativo" que se haya notificado a pocos días de los comicios europeos. "Procedo del mundo del derecho y que la citación se notifique hoy, si permite con ironía, es cuando menos llamativo. Pero bueno, a pesar de todas las argucias, nosotros vamos a seguir trabajando para dar una derrota democrática al PP", señaló la vicepresidenta.

Desde la otra vereda, la oposición celebró inmediatamente la noticia y pidió la renuncia de Sánchez. El presidente del gobierno debe "asumir su responsabilidad política inmediatamente" y "comunicar a la nación cuál es su decisión", escribió en X Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Más tarde consideró que la carta del jefe del Ejecutivo es un "insulto" a los jueces y a los españoles con la que busca "tapar la presunta corrupción que llega hasta La Moncloa".

"Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España", aseguró el jefe de la oposición. Mientras tanto el ultraderechista Vox celebró la decisión del juez al considerar "inadmisible" que la mujer del presidente del gobierno esté "bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud". "Eso es lo que tiene que hacer: declarar y dar explicaciones", expresó la vocera de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Sánchez llegó a tomarse cinco días de reflexión a fines de abril para meditar si renunciaba al saberse que el juez habría abierto diligencias contra su mujer, y consideró que se trataba de una campaña de "acoso y derribo". Finalmente anunció que seguía al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" y el compromiso de "trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente" de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.

Las acusaciones contra Begoña Gómez provocaron una crisis diplomática con Argentina el mes pasado. De visita en Madrid para asistir a una convención de Vox, el presidente Javier Milei se hizo eco de los ataques de la derecha española contra la esposa de Sánchez, y se refirió a ella como una "mujer corrupta". En respuesta España retiró "definitivamente" a su embajadora en Argentina.

#### Fernando Díaz De Cárdenas

Compañero Gráfico detenido desaparecido el 5 de Junio de 1978 (Trabajador de Imprenta Metodista)



Si he de morir luchando prefiero morir luchando, pero no entre grandes edificios o contra una cuneta desangrado Si he de morir luchando prefiero morir luchando, pero entre montes y helechos para sentir a modo de exorcizo el aroma de la tierra y el canto de los grillos Ibero Gutiérrez

Ojalá hubiera sido así y no bajo tortura. Realmente creo que es poco pedir ¿Donde están? Memoria, Verdad y Justicia. Arriba los que luchan Eva

¡Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones; solo el Pueblo salvará al Pueblo! Tus compañeras y compañeros gráficos. Si lo conociste o puedes aportar alguna información, escribí a: ddhh@fgb.org.ar

El cordobés Rubén Magnano, entrenador de la Selección Argentina de básquet que conquistó la épica medalla de oro olímpica en Atenas 2004, anunció que no dirigirá más para aprovechar el tiempo con su familia.

"No dirijo mas. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia. Por eso cuelgo los botines", sorprendió el estratega de 69 años en una entrevista con Super Deportivo Radio.

"Ni he pensado ni me he tomado el tiempo de pensar qué cosa es seductora hoy para mí. Ese tiempo hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar de ahí. Me retroalimento con cosas del básquet", agregó el histórico entrenador.

Magnano inmortalizó su nombre en el olimpo nacional en Atenas 2004 al conducir al equipo que luego pasó a ser conocido como Generación Dorada. Una Selección que logró lo supuestamente imposible: eliminar al Dream Team estadounidense por primera vez de una cita olímpica. Hasta hoy, la conquista argentina sigue siendo la única excepción a la regla que establecieron los norteamericanos desde Barcelona '92, ganando todas las medallas de oro restantes en básquet.

Su espectacular y alocado repiqueteo en el partido debut contra Serbia y Montenegro tras el icónico doble de Manu Ginóbili fue acaso tan memorable como el tiro agónico del bahiense.

Pero la era Magnano duró apenas un suspiro, si se tienen en cuenta sus tremendos logros. Fue DT de la Selección entre 2001 y 2004 y ya en su segundo año logró el subcampeonato mundial en Indianápolis, también propinándole un cachetazo histórico a la Selección yanqui, que hacía de local y sufrió en el sexto partido de esa cita su primera derrota oficial desde que incorporó jugadores NBA a sus filas (previo a 1992 sólo jugaban basquetbolistas universitarios).

Ese partido, correspondiente por la segunda ronda de grupos del Mundial, significó un golpe argentino en la mesa del básquet mundial. Fue 87 a 80 el 4 de septiembre de 2002 con un goleo muy repartido, acaso la principal característica de aquel equipo: Ginóbili con 15 puntos, Nocioni con 14, Scola con 13, Oberto con 11, Pepe Sánchez y Wolkowyski con 9, Palladino y Sconochini con 7.

Dos años más tarde, en Atenas, el resultado fue similar (89 a 81) pero el desarrollo contó con tramos de baile. Como con la inolvidable jugada entre Sconochini y Montecchia, con pase de faja y control a una mano del bahiense. Los goleadores de este hito fueron Manu con 29, ChaBÁSQUET A los 69 años, Rubén Magnano anunció que no dirigirá más

## El entrenador dorado "cuelga los botines"

"No pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia", sorprendió el DT de la Generación que hizo historia en Atenas 2004.



Rubén ordena durante Atenas 2004. Detrás, Herrmann, Oberto, Fernández y Delfino.

"Ese tiempo

(el que tiene para

su familia) hoy no es

pu con 13, el Puma con 12,

Herrmann con 11 y Leo Gutié-

Profe de educación física,

Magnano inició su carrera como

entrenador profesional en 1990

al mando del emblemático Ate-

nas de Córdoba. Tuvo tres pasos

por el Griego (1990-94, 1996-

99, 2008-10) y sumó cuatro títu-

los de la Liga Nacional, además

de varias conquistas continenta-

les. Aunque amistosa, recordada

dirijo voy a tener que

negociable y sé que si

sacar de ahí."

I NA

El torneo Sub-18 clasifica al Mundial 2025

### Arrancó la AmeriCup en Obras

Con varios batacazos arrancó la AmeriCup Sub-18 que se juega por completo en Obras Sanitarias Mundial Sub 19 del año que viene, a disputarse en Laussane (Suiza).

Argentina tiene el récord de participaciones mundialistas con 15 sobre 16 ediciones y busca uno de los cuatro boletos hacia la cita helvética. En su debut, cayó 88 a 66 ante el favorito Estados Unidos. El goleador nacional fue el interno Tyler Kropp (juega en básquet colegial de EEUU) con 15 puntos, seguido por el alero Tomás Fernández (Derthona de Italia) con 12 y los escoltas Matías Pikaluk (Quimsa) y Felipe Minzer (Zaragoza de España) con 9 cada uno. En tanto que el prometedor pivot de 2,10 metros Iván Prato (Varese de Italia) sufrió el partido y

finalizó con 3 puntos.

La fecha dejó varias sorpresas, sobre todo el llamativo triunfo de Bélice sobre Brasil (106 a (Buenos Aires) y clasifica al 102) por el grupo que tiene a Argentina. Además, Venezuela se impuso a Puerto Rico (80 a 69) y República Dominicana sobre

Canadá (79 a 77). El certamen se divide en dos zonas y la fase de grupos sirve para ordenar los emparejamientos de cuartos de final. Los ganadores de estos cruces (viernes 7) pasarán a semis y se asegurarán el pasaje a Suiza.



Felipe Minzer ayuda a levantarse a Matías Pikaluk.

es la gira del equipo por París en 1997, en la que estuvo cerca de enfrentar a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Rubén también pasó por Luz y Fuerza de Misiones (1994-96) y Boca en el básquet nacional (1999-2000) antes de llegar a la Selección. Tras su gesta albiceleste, rescindió contrato entre secretismo y rumores, supuestamente distanciado con la dirigencia, para firmar con un club italiano.

Varios años más tarde retornó al plano internacional al aceptar en 2010 la conducción de la Selección de Brasil, a la que logró clasificar a los Juegos de Londres 2012 (no participaban de la máxima cita desde 1996) y con la que llegó hasta cuartos de final, donde fueron eliminados por Argentina. En Río 2016 también sufrió la grandeza albiceleste -en realidad a unos gigantes Nocioni y Campazzo, con 37 y 33 puntos respectivamente— y se quedó afuera en fase de grupos. Allí terminó su etapa verdeamerela y en 2018 pasó a Uruguay, donde estuvo hasta 2023.

Este año, dos meses antes del 20º aniversario del oro eterno en Atenas, Magnano anunció su retiro. Un verdadero número uno.

La espera parece haber terminado: Julio Vaccari tiene todo acordado para ser el nuevo entrenador de Independiente y reemplazará a Carlos Tevez. El ex DT de Defensa volverá de sus vacaciones y, tras pulir detalles con su representante Christian Bragarnik, la semana próxima firmará contrato hasta diciembre de 2025.

El último viernes hubo una reunión positiva entre Vaccari y los altos mandos del club, que vio con buenos ojos el perfil del DT de 43 años, con predilección a recurrir a la reserva, algo deseable en una institución que enfrenta apremios económicos. Al respecto, sorprendió gratamente a los dirigentes con su conocimiento de las inferiores del club. "Me gusta cómo juega la categoría 2005", dijo por caso.

Vaccari nació en Máximo Paz, Santa Fe, y estudió en la Universidad del Salvador. Allí se recibió de licenciado en Educación Física. Su vida estaba alejada del fútbol profesional, hasta que Marcelo Bielsa lo contrató en 2011 como colaborador externo. "Nunca fui parte del staff técnico de Bielsa. Me pedía informes y yo se los hacía desde mi casa. Todo desde afuera", reveló el propio Vaccari a TN, y abundó: "Primero cuando fue al Athlétic Bilbao y después en el Olympique de Marsella".

Cuando el "Loco" se fue del equipo francés, en 2016, Vaccari comenzó a trabajar junto a Gabriel Heinze como asistente en Godoy Cruz y Argentinos, donde lograron el ascenso a Primera en la temporada 2016/17. Así llegó a Vélez, donde se hizo cargo de la reserva.

En marzo de 2022, Vaccari fue nombrado como entrenador interino del Fortín, luego de la renuncia de Mauricio Pellegrino por malos resultados, y logró una épica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ganándole 3-2 a Nacional en Uruguay y goleando a Estudiantes en el cierre de la fase de grupos. Pero de cara a la fase final, la dirigencia del Fortín decidió contratar al uruguayo Alexander Medina y Vaccari volvió a la reserva. A los pocos meses, Defensa lo contrató luego de que Sebastián Beccacece anticipara su salida del club de Florencio Varela.

En el Halcón, Vaccari logró asentar su idea de juego y estuvo muy cerca de ser campeón en dos torneos, aunque cayó en semifinales de la Copa Sudamericana contra Liga de Quito -que terminaría siendo el campeón- y también perdió la final de la Copa Argentina contra Estudiantes. En este 2024, los resultados no fueron los mismos: Defensa quedó eliminado de la Sudamericana y además cayó en cuartos de final de la Copa de la Liga contra Argentinos, lo que precipitó su renuncia.

La semana próxima firmará hasta diciembre de 2025

# Independiente acordó con Vaccari

Proclive a recurrir a las inferiores, el ex DT de Vélez y Defensa es licenciado en Educación Física; colaboró con Bielsa.



Julio Vaccari, cuando aún era entrenador del Halcón de Varela.

| Fotobaires

colando por encima del arquero

En el complemento, a los 65

minutos, Barracas Central llegaría

al empate con el gol de Rodrigo

Herrera, pero el árbitro Andrés

Merlos lo anuló por posición fuera

de juego, decisión validada por el

VAR. Huracán liquidó el encuen-

tro, a los 87, con un gol de Héctor

Fertoli. Pussetto la bajó de espalda

y con el botín derecho un cambio

de frente para acomodarse y meter

Sebastián Moyano.

Venció 2 a 0 a Barracas y alcanzó a Racing y a Talleres

### Huracán se sumó a los líderes

Huracán derrotó 2 a 0 a Barracas Central ayer en cancha de Riesta como visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional y es uno de los líderes del campeonato. Con este resultado, el equipo de Frank Dar

RACÁN -Meza Moyano Souto Mater Tobio Capraro Carrizo Goñi Insúa Ibáñez Herrera Siles Rosané Toledo Brochero Fertoli

Mazzantti

Pussetto

DT: Kudelka

Cabral

Cantero

Zalazar

Aguirre

DT: Orfila

Estadio: Riesta. Árbitro: Andrés Merlos. Goles: 41m Pussetto (H); 87m Fertoli (H). Cambios: 46m Coronel por Rosané, Arce por Zalazar y Candía por Brochero (B); 59m Iacobellis por Aguirre (B); 64m Alfonso por Cabral (H); 76m Pereyra por Siles (H) y Juárez por Cantero (B); 90+1m Ramírez por Mazzantti (H). río Kudelka sumó su tercer triunfo y alcanzó el liderazgo del certamen compartido con Racing y Talleres, todos con 10 puntos.

En un partido en el que no transcurrían demasiadas emociones, el Globo rompió el cero con un gol de Ignacio Pussetto a los 41 minutos. En una salida del fondo del equipo visitante, Lucas Carrizo metió un pelotazo largo desde su área para el pique al vacío del ex Atlético de Rafaela, que la dejó picar una vez y, cuando volvió

car una vez y, cuando volvió
a estar en el aire, le pegó
con la cara interna haciendo que se termine

el pase para el ex Racing que, ante el achique del arquero Moyano, se la punteó por encima y puso el 2-0.

Pusetto festeja su golazo.

Fotobaires

La Selección Argentina intensifica su preparación para el amistoso del próximo domingo por la noche ante Ecuador en Illinois (Chicago) y sobre todo, para su debut en la Copa América del jueves 20 de junio frente a Canadá. En su segundo entrenamiento en el predio del Inter Miami se sumaron Franco Armani y Gonzalo Montiel, los últimos jugadores que restaban incorporarse al plantel de veintinueve hombres que están trabajando a las órdenes del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.

Para el choque ante los ecuatorianos, el técnico no piensa hacer ensayos e irá en principio con la formación titular que arrancaría ante los canadienses. Pero antes deberá seguir desde muy cerca la evolución física de tres de los campeones del mundo que no llegaron en su mejor condición: Enzo Fernández, quien fue intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal, y Nahuel Molina, que sufrió un desgarro jugando para Atlético Madrid, no jugaron en el último mes. Este martes también se le practicaron estudios médicos a Germán Pezzella. quien a mediados de mayo sufrió una microfactura en el dedo chico del pie derecho.

Como es habitual, otra de las principales dudas es si jugará Lautaro Martínez o Julián Álvarez en el centro del ataque. Aunque la gran temporada que tuvo el delantero del Inter podría volcar la balanza a su favor. La otra disputa es entre Nicolás González o Angel Di María, quien participará de su último torneo con la Selección Argentina en esta Copa América. En este último caso, las chances están bastante más repartidas y todo dependerá de lo que Scaloni y su equipo vayan observando con el correr de la semana.

Una probable formación de la Argentina para el domingo iría con Emiliano Martínez; Molina, "Cuti" Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (o Julián Álvarez) y Nicolás González o Ángel Di María. Luego del partido en Chicago, la Selección regresará a Miami para preparar el último amistoso previo a la Copa que será ante Guatemala, el viernes 14 de junio en Landover, Maryland. Entre uno y otro encuentro, el miércoles 12 Scaloni deberá hacer los tres cortes finales para dejar el plantel en veintiseis jugadores.

La primera de las dudas que debe resolver el entrenador está en el sector izquierdo de la defensa. Nicolás Tagliafico es una fija en el lateral y la segunda plaza la pelean Marcos Acuña, de 32 años y 56 partidos disputados en la Selección, la mayoría de ellos en el ciclo Scaloni y Valentín Barco con sus jovenes 19 años y que recién debutó con la Mayor en marzo pasado. Acuña arrastra desde hace varios

# Scaloni afina el lápiz y define el plantel

En su segundo entrenamiento en el predio del Inter Miami se sumaron Armani y Montiel, los últimos jugadores que restaban incorporarse a la delegación nacional.

meses un problema de pubalgia, que no le permitió estar a pleno durante toda la temporada que acaba de terminar con el Sevilla.

Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta discuten la última plaza como marcadores centrales por detrás de los ya confirmados Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez y a la espera de la situación de Pezzella. Ambos defensores tuvieron una temporada con muchos minutos jugados y continuidad absoluta durante los últimos doce meses

Por último, en el ataque, el experimentado Angel Correa, campeón del mundo en Qatar, compite con una de las juveniles promesas, Valentín Carboni, diez años menor que él. Scaloni quiere empezar a foguear a los jugadores más jóvenes de cara a un recambio que piensa profundizar en el año y medio que queda de Eliminatorias para llegar con un plantel renovado al Mundial 2026.

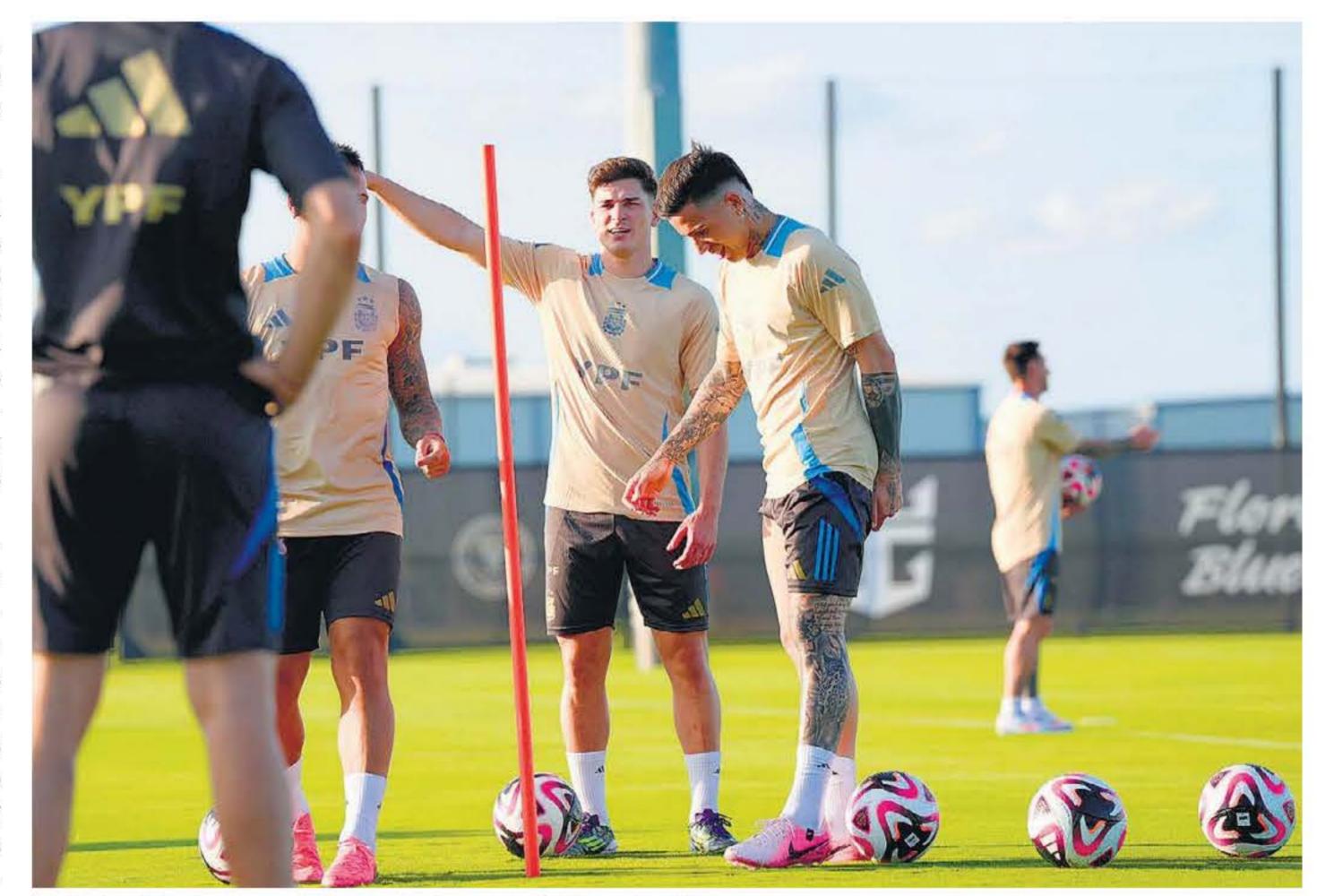

La Selección sigue con sus preparativos para la Copa América.

I NA

La arquera y capitana defendió durante dos décadas la celeste y blanca

### Vanina Correa se despidió de la Selección

Vanina Correa, histórica arquera del Seleccionado Argentino, puso punto final a su carrera con la Celeste y Blanca –informó la AFA en su página oficial–. "Desde su primera citación a la Sub 19 en el año 2000 hasta la presente fecha FIFA han pasado 24 años y muchas emociones vividas", remarcaron.

La última capitana fue la única jugadora presente en todas las clasificaciones y participaciones en Mundiales FI-FA de la Argentina. "Fue parte del plantel que conquistó el Sudamericano 2006 (el único hasta el momento que no quedó en manos de Brasil) y también estuvo presente en los Juegos Olímpicos 2008, otra participación inédita el seleccionado femenino".

En 2010, tras obtener el tercer puesto en la Libertadores con Boca Juniors, decidió ale-



El reconocimiento tras la victoria ante Costa Rica.

jarse del fútbol. Fueron siete años fuera de las canchas, durante los cuales nacieron sus mellizos. En 2017 fue contactada por el entrenador Carlos Borrello y el 22 de octubre de ese año volvió a calzarse los guantes en el empate 2-2 ante Chile. Vendría luego la clasificación mundialista en 2018, su memorable actuación ante Inglaterra en Francia 2019, la medalla panamericana en Lima y un nuevo Mundial en 2023.

Con 67 partidos en la Selección Mayor, Correa colgó los guantes este lunes en el segundo amistoso disputado ante Costa Rica, en el que las argentinas volvieron a imponerse por 2 a 0, esta vez con goles de Maricel Pereyra y Yamila Rodríguez y en un encuentro que marcó el debut en la Mayor de Francisca Altgelt.

### Atlético de Madrid Julián Álvarez

#### en la mira

El delantero argentino Julián Álvarez, que juega en el Manchester City hace dos años, fue sondeado por el Atlético Madrid, según detalló la prensa española. Según el medio español Marca, el gran anhelo de Diego Simeone para reforzar a los colchoneros es el exgoleador de River Plate. La Araña, de 24 años y pieza fundamental en la Selección Argentina, no corre con la misma suerte en su equipo, ya que comenzó la temporada teniendo muchos minutos, pero estos se fueron diluyendo con el pasar de los meses. Pese a la falta de oportunidades en el Manchester City, Álvarez aprovecha cada vez que le toca jugar y esto se ve reflejado en sus estadísticas: en la última temporada disputó 53 partidos (en la mayoría de ellos entró desde el banco de suplentes), marcó 19 goles y repartió 13 asistencias. Durante su estadía en el conjunto de Manchester, Álvarez ya ganó dos Premier League (2023 y 2024), una FA Cup (2023), una Champions League (2023), una Supercopa de Europa (2023) y un Mundial de Clubes (2023). En el Atlético Madrid, equipo dirigido hace más de 10 años por Diego Simeone, Álvarez compartiría plantel con sus compatriotas Rodrigo De

Sub-23

Correa.

### Equi Fernández, desafectado

Paul, Nahuel Molina y Ángel

Ezequiel "Equi" Fernández fue desafectado de la Selección Argentina Sub-23 para los amistosos ante Paraguay del próximo sábado 8 y el lunes 10 de junio al confirmarse que sufrió un desgarro en el muslo izquierdo en el primer tiempo del partido del domingo pasa-

do entre Boca y
Platense. Fernández se presentó el
lunes para entrenarse a las órdenes del técnico Ja-

vier Mascherano y, al persistir el dolor, se hizo estudios médicos en los que se comprobó la lesión. El volante boquense ya inició la recuperación en el predio de Ezeiza para poder estar en el plantel argentino que irá en julio a los Juegos Olímpicos de París y no jugará los dos últimos partidos de su equipo ante Vélez por el campeonato y Almirante Brown por la Copa Argentina.

#### Por Pablo Amalfitano

Jueves 16 de agosto de 2001. San Candido, una minúscula localidad en la región de Trentino Aldigio, al norte de Italia. Sólo con el nombre alcanza una veloz búsqueda por la superficie de internet para leer, de manera inmediata, un puñado de palabras. "Aquí nació Jannik Sinner", se puede advertir. Aquel lejano jueves, en efecto, en ese lugar de apenas 3.300 habitantes, llegaba al planeta nada menos que el próximo número uno del mundo del tenis.

"Es el sueño de todos", reconoció el jugador de 22 años apenas conoció la noticia, en una atípica situación: se enteró después de meterse en las semifinales de Roland Garros mientras hablaba en la nota post partido con el francés Fabrice Santoro. ¿Qué había sucedido? Novak Djokovic, el campeón defensor, anunciaba su retiro del torneo tras saber que había sufrido una rotura de menisco medial en la rodilla derecha durante la épica batalla que le había

"Es un día especial para mí, por llegar a mi primera semifinal de Roland Garros y alcanzar el número uno del mundo. Estoy agradecido."

ganado en octavos de final al argentino Francisco Cerúndolo.

Ganador este año en el Abierto de Australia, en el torneo de Rotterdam y en el Masters 1000 de Miami, Sinner será, desde el próximo lunes, el 28° jugador en la cima del ranking de singles masculino de la ATP, el escalafón creado en agosto de 1973. Y nada menos que el primer italiano en conseguirlo. Habrá logrado lo que no pudieron grandes jugadores de su país como Adriano Panatta (4° en 1976), Matteo Berrettini (6° en 2022), Corrado Barazzutti (7° en 1978) y Fabio Fognini (9° en 2019).

"Un día especial para mí, por llegar a mi primera semifinal de Roland Garros y alcanzar el número uno del mundo. Estoy agradecido por este momento, algo por lo que hemos trabajado muy duro, pero no termina aquí", destacó Sinner, de quien nadie imaginaba que sería uno de los mejores tenistas del planeta por sus enormes condiciones para el esquí. Un prodigio para la nieve que terminó por tomar una raqueta.

El lugar en el que nació Sinner, conocido desde hace poco tiempo justamente por haber dado a luz al flamante número uno del mundo, Será el primer tenista italiano en alcanzar la cima del ranking

# Sinner será número uno del mundo

El retiro del serbio Novak Djokovic en Roland Garros le allanó el camino al actual número dos, que con 22 años suma 14 títulos de la ATP.



Jannik Sinner, el italiano será 28º número uno de la historia.

está ubicado en la zona de los Dolomitas, al sur de la frontera de Italia con Austria. Allí se sostiene una fuerte influencia de la cultura

de Alemania, arraigada sobre to-

do en el nombre de sus habitan-

tes. Incluso la propia localidad también tiene su denominación en alemán: *Innichen*.

Ya consagrado como el mejor jugador de la historia de su país, el tenista de 22 años es hijo de padres con origen alemán. Jonnah, su papá chef, y Singladine, su mamá moza, trabajaban en el restaurante del resort Talschlusshutte, en cuyo alrededor podían observarse sólo montañas. Nada más que montañas.

Por eso los primeros contactos del pequeño Jannik en el deporte fueron, con toda la lógica, en el esquí. Sinner alcanzó un nivel tan destacado que hasta llegó a ser uno de los mejores esquiadores italianos de su categoría y hasta se consagró dos veces campeón nacional.

Al mismo tiempo se acercó al tenis por el impulso y la cercanía de su padre: con sólo 13 años se mudó a Bordighera, en la Riviera italiana, para entrar en el Piatti Tennis Center. En ese sitio Ricardo Piatti, el prestigioso entrenador que trabajara con el croata Ivan Ljubicic y hasta con el propio Djokovic antes de su explosión internacional, advirtió que el italiano tenía condiciones para llegar bien lejos.

El ojo clínico y el olfato del formador no fallaron. Ni mucho menos. Con apenas 16 años Sinner ya se hizo profesional. En 2018 ganó sus primeros tres Challengers y en 2019 llegó la irrupción definitiva: rompió la línea del top 100, fue invitado como jugador local al Next Gen Finals de Milán –el Masters sub 21– y se consagró tras derrotar en la final al top 20 australiano Alex de Miñaur.

La elección del tenis no había sido para nada equivocada: "Elegí el tenis porque me gusta jugar. Esquiar consiste en una bajada de un minuto y medio por la colina; si cometés un error todo se termina. En el tenis todavía podés cometer algunos errores y ganar; hay más oportunidades para jugar. En lo físico creo que es mejor para mí. Disfruto mucho del tenis". Lo disfruta tanto que, desde el lunes próximo, ya no encontrará ningún otro jugador al dirigir su mirada hacia el cielo.

pamalfitano@pagina12.com.ar

Sinner venció a Dimitrov, Alcaraz derrotó a Tsitsipas y Ruud pasó sin jugar

### Roland Garros ya tiene tres semifinalistas

El tenista italiano Jannik Sinner (2°), que a partir del próximo lunes será número 1 del mundo, por la baja de Novak Djokovic en Roland Garros, le ganó 6-2, 6-4 y 7-6 (3) al búlgaro Grigor Dimitrov y se metió por primera vez en las semifinales del segundo Grand Slam de la temporada.

Sinner, ganador este año en Australia, el Masters 1000 de Miami y el ATP 500 de Rotterdam y que cuenta con solo 22 años con 14 títulos ATP, había llegado a Roland Garros con varias dudas por problemas en su cadera que no le permitieron tener una buena



Alcaraz ganó y será rival de Sinner en semis.

gira de polvo de ladrillo, pero en los cinco partidos que jugó en París mostró un altísimo nivel que lo pone ahora como uno de los grandes candidatos a levantar la Copa de los Mosqueteros.

Su rival en la próxima instancia será español Carlos Alcaraz (3°), quien venció ayer por 6-3, 7-6 (3) y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (9°). La otra semifinal la jugarán el noruego Kasper Ruud (7°), que avanzó por el abandono de Djokovic (1°), y el vencedor del duelo de hoy entre el alemán Alexander Zverev (4°) y el australiano Alex de Miñaur (11°).



#### Cultura & Espectáculos

#### TEATRO

La vida de Gwen
Ahora / Después
Escape de Mansión Seré

#### I LITERATURA

Natalia Litvinova, Premio Lumen



#### La película de Peaky Blinders

"Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en esta versión cinematográfica de *Peaky Blinders*. Esta es para los fans", declaró Cillian Murphy a propósito del regreso de la pandilla de Birmingham. Netflix posteó una foto del guión con la declaración del irlandés sobre la producción que comenzará a fin de año en asociación con BBC Film. La continuación de la saga está ambientada en el mismo escenario donde transcurre la serie y fue escrita por Knight, quien coproduce junto a Murphy, Caryn Mandabach y Guy Heeley. "Estoy genuinamente emocionado de que esta película esté por ocurrir. Será un capítulo explosivo en la historia", adelantó su creador.





### Japanese Film Festival Online 2024

# sol naciente

Desde hoy y hasta el martes 18 se realizará la tercera edición del festival, con una programación que incluye 19 largos, 4 cortos y 2 series. Habrá comedias, dramas, documentales, animaciones, films históricos, cine clásico e incluso j-horror, todo con acceso gratuito.









#### Por Diego Brodersen

Hacia finales de la década de 1920 Japón se convirtió en la principal usina cinematográfica del continente asiático, aunque debería esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial para ofrecerle sus tesoros al mundo occidental. Fue en 1951 que Rashomon, la obra maestra de Akira Kurosawa, ganó el principal premio en la competencia del Festival de Venecia, el León de Oro, abriendo las compuertas de una cinematografía rica y diversa para cualquier espectador que quisiera atravesarlas. Mucha agua ha corrido debajo del puente desde aquellos tiempos, y la producción cinematográfica nipona sigue siendo tan prolífica y variada como antaño. Sin embargo, las posibilidades de acercarse desde la Argentina a esas historias y experiencias ubicadas en las Antípodas son más bien escasas, con algunas excepciones usualmente ligadas a la importancia del nombre del realizador (por caso, para la próxima semana está anunciado el estreno en salas de cine de La inocencia, el último film

de Hirokazu Kore-eda).

Para paliar en parte ese vacío en la cartelera comercial llega la tercera edición del Japanese Film Festival Online, que durante casi dos semanas, desde hoy hasta al martes 18 de junio, ofrecerá nada más y nada menos que diecinueve largometrajes y cuatro cortos de manera totalmente gratuita, disponibles a lo largo y a lo ancho del país. La programación es tan diversa como pueda imaginarse, aunque resulta claro que el énfasis ha sido puesto en los géneros y relatos populares, dejando asimismo un espacio para el documental y las óperas primas. Y si bien la gran mayoría de los films han sido estrenados en su país de origen durante los últimos tres años, también hay lugar para un par de clásicos de fuste del cine japonés de los años 50 y 60. Los organizadores prometen que, al término del evento cinematográfico, el festival seguirá activo todavía dos semanas más, con la incorporación de un par de series japonesas recientes: Downtown Rocket y Rikuo. Aclaración necesaria: el sitio web del festival ofrece el listado de películas bajo su título internacional en inglés, pero en todos los casos podrán verse en idioma original con subtítulos en español.

"Pienso que esta programación innovadora nos acerca a un mundo amplio y desconocido, mezclando películas recientes con otras clásicas, además de series de televisión", reflexiona Arisa Terada, agregada cultural y directora del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en la Argentina. "El espectador podrá encontrar títulos para todos los gustos: comedias, dramas, documentales, animaciones, films históricos, cine clásico e incluso el jJapanese Film Festival Online 2024, hasta el martes 18

## Pantallazo de un mundo amplio y desconocido

La programación gratuita incluye clásicos como Twenty-Four Eyes y Kimba: el león blanco, más novedades como Father of the Milky Way Railroad y BL Metamorphosis.



Father of the Milky Way Railroad, de Izuru Narushima.

horror, a las cuales se les suman dos series. Al ser la cultura japonesa tan diferente a la argentina, o a la occidental en general, estas películas intentan de algún modo transmitirle al público la sensibili-

dad y la manera de pensar de los japoneses. Creo que es un material excelente para promover el mutuo entendimientos entre nuestros pueblos y seguir conectando los corazones".

#### Del budismo al animé

El rostro de Koji Yakusho, actor fetiche de Kiyoshi Kurosawa y protagonista del último largometraje de Wim Wenders, Días per-

mo como forma de vida. Precisamente otro de los títulos más destacados del 3° JFFO, The Zen Diary, abraza los alimentos producidos exclusivamente con ingredientes de origen vegetal a partir de la historia de un escritor viudo que vive aislado en una cabaña en la región de Nagano. La película de Yuji Nakae sigue a Tsutomu, quien durante su infancia supo ser aprendiz en un monasterio budista, a lo largo de doce meses. Mientras se esfuerza por escribir un nuevo libro, recibiendo regularmente las visitas de su editora y amiga, el protagonista recoge verduras, frutas y hongos en su propia huerta y el bosque cercano. Un estilo de vida que es, a su vez, el reflejo de un intento por alcanzar la serenidad y el equilibrio. Desde luego habrá conflictos y, en el fondo, The Zen Diary no es otra cosa que una reflexión sobre la vida y la muerte, aunque aderezado con los más apetitosos platos de la cocina vegana budista, la shojin ryori, cuyo significado literal es "cocina de la devoción". Y si bien el film se apoya narrativamente en un ritmo calmo, siguiendo el compás de los cambios de la naturaleza, no falta una escena en la cual

Tsutomu debe alimentar a una

fectos, es uno de los atractivos de

Father of the Milky Way Railroad,

la película de Izuru Narushima

que escapa de los mecanismos

usuales del film biográfico. Si

bien uno de los protagonistas del

relato es el gran escritor Kenji

Miyazawa (1896-1933), autor de

algunos de los libros infantiles

más famosos en su país, el punto

de vista no es el suyo sino el de

su padre, el dueño de una casa de

empeño con historia y tradición

que decide entregarle el control

del local a su hijo mayor. Que no

es otro que Kenji, atrapado a par-

tir de ese momento entre la espa-

da y la pared; en otras palabras,

seguir el mandato paterno y con-

tinuar el negocio familiar, o per-

seguir una vocación creativa en

ciernes. Además de escritor y po-

eta, Miyazawa fue músico y do-

cente, y antes de morir de leuce-

mia a los 37 años se convirtió al

budismo nichiren, una de las ra-

mas más ortodoxas de esa reli-

gión, abrazando el vegetarianis-



The Zen Diary, de Yuji Nakae.

inusual cantidad de comensales, con sus lógicas complicaciones de preparación y cocción.

La selección de películas del festival pone de relieve ciertas tradiciones y costumbres típicamente japonesas (la comedia de época We're Broke, My Lord! está protagonizada por un joven samurái que debe pagar una estratosférica deuda de su clan), pero también se acerca a diversas formas de la modernidad social. Dejando de lado la ultimísima moda de los patitos kawaii, el manga y el animé son dos universos de origen nipón que han traspasado con creces las fronteras regionales para convertirse en verdaderos fenómenos globales. Dos largometrajes en la programación abordan directa o indirectamente la producción y el consumo de historietas y series de animación producidas en el país asiático.

Anime supremacy! describe la batalla por el rating (y las ventas de ediciones físicas y el merchandising correspondiente) de dos nuevas series de animé para jóvenes, una de ellas dirigida por un joven genio de la animación que debe volver al ruedo luego de producir su obra maestra y la otra por una realizadora debutante. A lo largo de poco más de dos horas, el film de Kohei Yoshino pone en tensión varias cuestiones ligadas al mundo de la competencia audiovisual, en un terreno que produce anualmente decenas y decenas de nuevas series y largometrajes. Más allá del relato central, que describe con humor los placeres creativos y dolores comerciales de tanta saga animada nacida en Japón, la película permite acercarse a la cocina de la producción del animé, con la participación en pantalla y detrás de ella de personalidades de la animación y dobladores de voces.

En BL Metamorphosis, del realizador Shunsuke Kariyama, la más inesperada otaku se obsesiona con una colección de mangas del género conocido como "Boy's Love", relatos románticos protagonizados por varones jóvenes que, desde hace ya un buen tiempo, han dejado su nicho exclusivamente queer para transformarse en un fenómeno cultural por derecho propio. La gran particularidad de la lectora neófita es su edad: la señora en cuestión es una mujer mayor que descubre el universo BL de casualidad, mientras busca en una librería un libro de cocina. BL Metamorphosis es la historia de amistad entre una joven tímida e introvertida, amante de esos relatos amorosos ilustrados, y la anciana. A esta la interpreta la actriz veterana Nobuko Miyamoto, quien comenzó su carrera en los años 60 bajo las órdenes del gran Nagisa Oshima y en 1985 fue la protagonista de un enorme éxito comercial internacional, Tampopo. Que ambas ter-



Anime supremacy!, de Kohei Yoshino.

minen compartiendo no sólo una afición sino sus alegrías y penas más íntimas forma parte del encanto de este relato agridulce, enmarcado por las ilustraciones de historietas masivas y aquellas publicadas a pulmón.

#### Novedades y clásicos

Otra película con otra gran intérprete de trayectoria prestigiosa. Mariko Kaga fue la responsable de interpretar el papel central en el clásico de Masahiro Shinoda Pale Flower (1964) y participó en el regreso a las grandes ligas de Seijun Suzuki con Kagero-za (1981). En The Lone Ume Tree, de Kotaro Wajima, la actriz de casi 80 años encarna a la madre de un hombre de mediana edad cuyo autismo extremo le impide llevar una vida adulta normal. Tamako sobrevive gracias a unas particulares sesiones que cruzan el tarot con la psicología, mientras su hijo trabaja en un oficio manual sencillo, apoyado por un grupo de ayuda para personas con dificultades mentales. El film la encuentra en esos menesteres cuando los nuevos vecinos, un matrimonio con su pe-

sidencial de Tokio, separados en principio por una serie de desavenencias a la hora de convivir. Co-"Estas películas intentan de algún modo

do por las circunstancias, The Lo-

ne Ume Tree conjura la posibili-

dad de la empatía bien entendida

entre los vecinos de un barrio re-

queño hijo, se topan con la primera molestia del nuevo hogar: un árbol de ume, también conocido como albaricoque japonés, que nace en el jardín de Tamako y cuyas ramas atraviesan el estrecho

pasillo que desemboca en ambas

casas. De tonalidades dulces aun-

que con un regusto amargo signa-

transmitirle al público la sensibilidad y la

manera de pensar de los japoneses."

entendimiento.

Baby Assassins aporta las necesarias dosis de acción y violencia:

mo en la mencionada BL Metamorphosis, el film también permite que la emoción surja a partir del vínculo entre personas ubicadas en los extremos biológicos, infancia y vejez reunidas en un posible

BL Metamorphosis, de Shunsuke Kariyama.

se trata de una comedia protagonizada por dos adolescentes que acaban de terminar la escuela secundaria y deben enfrentar el P12 mundo adulto, aunque manteniendo su principal actividad como asesinas a sueldo, empleadas por una compañía dedicada a esos menesteres. El absurdo es parte esencial del film dirigido por Yugo Sakamoto, en el cual las chicas deben dirimir sus problemas personales a la hora de compartir un departamento mientras enfrentan a una familia yakuza cuyo líder es un hombre tan cruel como sus dos herederos. También hay tiros, trompadas, cabezazos y un particularísimo bar atendido por las meseras más extravagantes.

Además de otros títulos contemporáneos como My Broken Mariko, road movie dirigida por Yuki Tanada; el drama sobre el mundo editorial Kiba: The Fangs of Fiction, de Daihachi Yoshida; y el documental en primera persona I Go GaGa: Welcome Home, Mom, de la realizadora Naoko Nobutomo, el Japanese Film Festival Online ofrecerá la oportunidad de rever o disfrutar por primera vez de dos grandes clásicos del cine japonés. Por un lado, el celebérrimo largometraje de animación Kimba: el león blanco, producido en 1966 luego del gigantesco éxito de la serie de televisión homónima, cuyo alcance fue del orden mundial, y supo generar varios resquemores (y algún litigio legal) cuando la compañía del ratón Mickey estrenó en 1994 la muy similar en tema y forma El rey león.

Finalmente, la inclusión del melodrama histórico Twenty-Four Eyes (1954) permite acercarse a una de las mejores películas en la filmografía de Keisuke Kinoshita. Basada en la novela de Sakae Tsuboi, republicada recientemente en idioma español con el título Veinticuatro ojos, la historia describe la llegada de una nueva maestra de escuela primaria en un empobrecido pueblito costero hacia finales de la década de 1920. Protagonizada por la gran Hideko Takamine, una de las figuras recurrentes en el cine del realizador, la historia la acompaña a lo largo de los años, atravesando el período de expansión imperialista, la guerra y la reconstrucción posterior a 1945, y su relación con un grupo de doce alumnos y alumnas. Esta profunda mirada humanista a la sociedad japonesa no ha perdido nada de su impacto emocional: la de Kinoshita, una de las imperdibles del Japanese Film Festival Online, es una película que debe ser vista con una buena cantidad de pañuelos a mano.

Gratis y disponible en todo el país, previa inscripción en el sitio jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2024/argentina/

#### Por Oscar Ranzani

Uno de los grandes documentalistas del cine argentino, Andrés Di Tella, tenía ganas de hacer una película de viaje por la zona de La Pampa. Le parecía que aun hoy es un territorio a descubrir, sobre todo porque es un lugar lleno de historias, una cualidad indispensable para pensar en un documental. Salió a recorrerlo con toda la carga del pasado, pero en cierto momento, haciendo la investigación, recordó al gaucho y escritor Guillermo Enrique Hudson. "Ahí se juntaron muchas cosas", cuenta el director de películas con una fuerte marca biográfica como Fotografías y La televisión y yo. Buscó, entonces, todos los lugares donde esta figura enigmática había estado. Finalmente amalgamó todas las historias en su cabeza y armó el puzzle cinematográfico.

El resultado es Mixtape La Pampa, que tras su premiere internacional en la última edición del Festival de San Sebastián y luego de participar en los festivales de cine de Mar del Plata, La Habana e IDFA, mañana se estrenará en la Sala Lugones del Teatro San Martín (Corrientes 1530). Mixtape la Pampa tendrá luego también funciones en el cine Gaumont, en la sala Hugo del Carril de Córdoba y en otras salas del país.

Como bien decía Di Tella, Mixtape La Pampa es el diario de un viaje por la llanura de esa provincia, y Di Tella va -como en una suerte de investigador que pesquisa- tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson. Se trata de una figura enigmática, llena de paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés. Combatió en el ejército contra los "salvajes", pero también los defendió. Escribió obsesivamente sobre su tierra natal, pero nunca volvió. En las idas y vueltas del camino, se mezclan la especulación documental, la historia de Argentina, la memoria personal y los sueños.

#### -¿Lo pensaste más como un film-ensayo?

Andrés Di Tella estrena mañana "Mixtape La Pampa"

## Seguir la ruta de un misterio

El notable documentalista se internó en la historia de Guillermo Enrique Hudson, personaje de La Pampa "que vivió dos vidas".

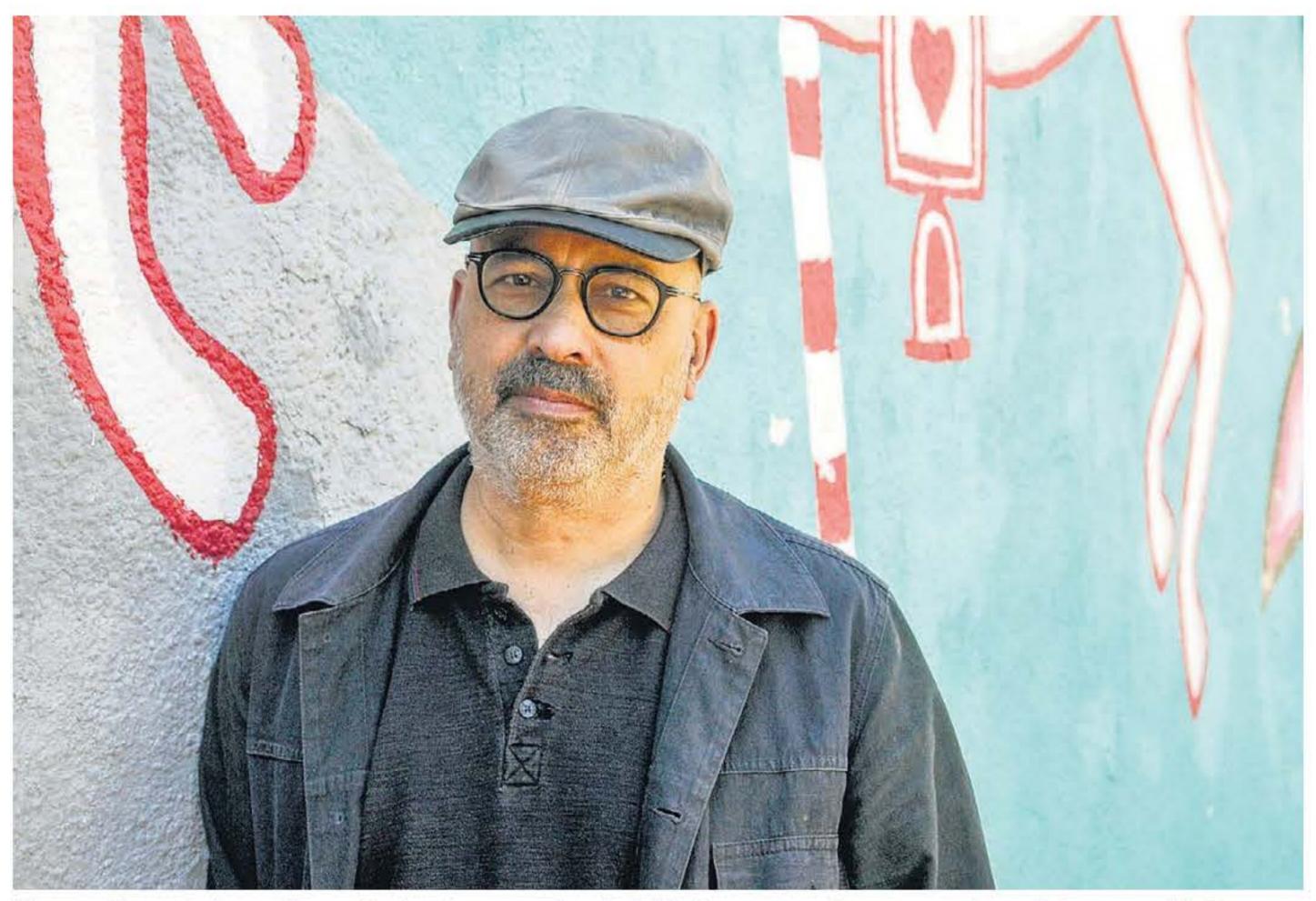

"Es una figura de la cual hay solo dos fotos, está casi olvidado, perteneció a un mundo casi desaparecido."

que, en algún sentido, me uso a mí mismo, uso mi propia biografía, mis propios recuerdos, mis propias experiencias como un vehículo para el espectador, para que el espectador también se pueda aproximar a una figura que, en principio, podría parecer muy remota: Es Hudson, gaucho, escritor del siglo XIX, del cual existen dos fotografías. Entonces, era también una manera de hacer una reflexión sobre un lugar, La

"Quisiera creer que sirve para pensar el futuro.

El pasado se está descubriendo permanentemente.

No es una cosa que está ahí fija."

-Sí, ese género o esa denominación es la que mayor libertad permite. No es exactamente una biografía de Hudson, si bien se cuenta su historia. Es más un ensayo en el sentido de búsqueda, de permitirle al espectador su propio viaje, sus propias asociaciones. En ese sentido es que entro yo como narrador y como personaje, como que cruzo esa línea invisible detrás y delante de la cámara por-

Pampa, y que, en algún sentido, es sinónimo de la Argentina. La Pampa siempre fue un símbolo de la Argentina. Y una reflexión sobre la pertenencia.

#### -¿Cómo fue desentrañar el misterio de Hudson?

-No creo haberlo desentrañado (risas), porque de verdad lo que me atrae es que es un misterio que sigue ahí, intacto. Por supuesto, hay muchas explicaciones de por qué Hudson, a los 33 años, siendo un gaucho que ni había ido a la escuela, se subió a un barco, con el sueño de convertirse en naturalista en Inglaterra. Darwin era su ídolo. Pero después de estar toda su vida en Inglaterra, y viendo sobre Argentina, añorando terriblemente su primera vida en La Pampa, a pesar de haber tenido la posibilidad de volver, nunca volvió. Hay como un enigma: por qué se fue y por qué no volvió.

-¿Buscaste revalorizar la figura de Hudson que es más conocido por el pueblo bonaerense que lleva su nombre antes que por su obra?

-Tampoco es que busco reivindicar y no sé si necesita que yo lo reivindique. Es más una figura que me interesa. Y en la película funciona también como disparador en un viaje que se abre a las emociones y asociaciones de cada espectador. Así como yo traje mis propias asociaciones, mis propias experiencias a mi vocación de Hudson. Esta paradoja de él me atrajo: un tipo que vivió dos vidas, que añoró siempre la primera vida, pero nunca volvió. Esa paradoja tiene mucho que ver con un dilema actual, que es la

pertenencia a un lugar y, a la vez, a veces el deseo de irse, algo que en la Argentina tiene mucha vigencia. Estoy viendo a la gente joven y pienso por qué se va a interesar en esta película. Y, sin embargo, veo que se emocionan mucho, como que algo les pega de esa cuestión de la pertenencia.

−¿Qué puntos de conexión encontrás entre esta película y 327 cuadernos, que hiciste con Ricardo Piglia?

los inicios de la Argentina, esa Argentina del siglo XIX, cómo se arma en esos contrastes "civilización y barbarie", la figura del gaucho, la violencia, el exilio. Son cosas que aparecen sin que yo busque deliberadamente resaltarlas, pero que están presentes.

−¿En qué aspectos dirías que la película tiene algo de autobiográfica?

-En realidad, lo que hago es usar mi propia autobiografía, mis propias experiencias, mi propia vida, por un lado, para darle vida al narrador; es decir, a alguien que cuenta la historia. Y también es una vía de acceso a Hudson, porque insisto, Hudson es un personaje que puede resultar un poco remoto. Es una figura de la cual hay solo dos fotos, está casi olvidado, perteneció a un mundo casi desaparecido, como lo es el mundo de la Argentina del siglo XIX, un mundo del campo, donde no había cultivos, no había alambrados. Era otro universo. Entonces, a través de lo autobiográfico le permito al espectador entrar en la historia de Hudson también. Creo que las emociones tienen que ver con eso. Es como si yo le prestara mis emociones a Hud-

-¿Es una película sobre el pasado o, en realidad, recurre al pasado para pensar el futuro?

-Quisiera creer que sirve para pensar el futuro. El pasado se está descubriendo permanentemente. El pasado cambia. No es una cosa que está ahí fija. Cada vez que pensamos en el pasado lo estamos modificando. Y me parece que este viaje por un territorio como La Pampa, es un viaje por un territorio que está lleno de pasado. Pasado a descubrir. Hay muchas historias, como la del propio Hudson, que todavía están para descubrir. Y creo que eso también permite entender la variante de la identidad nuestra: la mezcla. Nuestra identidad es una mezcla por los diversos orígenes, porque además está cambiando, hay nuevos componentes. Algo que está bueno: no pensar que hay una sola cosa que estamos buscando, sino que

"No es exactamente una biografía de Hudson. Es un ensayo en el sentido de búsqueda, de permitirle al espectador su propio viaje."

-Más allá de lo obvio que se trata de dos escritores, y muy distintos, creo que hay algo que tiene que ver con la memoria, quizás. Uno hace películas dándole vueltas y vueltas a los mismos asuntos. O sea, la relación de la vida particular, la vida de un individuo y el tiempo histórico, la vida de la sociedad que le tocó vivir aparece en las dos películas. Es una forma de hablar también de

nuestra identidad puede ser múltiple. Creo que Hudson, en ese sentido, es un gran ejemplo. Inclusive, la idea de que un argentino puede ser argentino, aunque se vaya de la Argentina. En ese sentido, toca un tema muy actual, como la migración, la emigración, las ganas de irse, las ganas de volver. Ese es un tema que no es solo argentino, sino bastante universal en este momento.

#### Por Santiago Giordano

Juan Martín Delgado cuenta que supo de Gwen Verdon cuando, tras egresar de la Escuela Fundación Julio Bocca como alumno destacado, fue becado para estudiar en Nueva York. "A medida que iba tomando dimensión de su trayectoria artística, de su importancia en la historia de la danza jazz y el teatro musical, me desconcertaba no haber sabido de ella antes. Por eso me puse a investigar sobre su vida y en esa búsqueda encontré la inspiración para hacer esta obra", dice Delgado al comenzar la charla con **Página** 12. La obra es Gwen, el musical que cuenta la vida de quien fue mucho más que la musa de Bob Fosse.

Los miércoles a las 22, en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Corrientes 1660), se pone en escena este musical sobre la bailarina que revolucionó la danza en Hollywood y Broadway. Con coreografías del mismo Delgado, escenografía de Giuliano Benedetti, diseño de luces de Matías Pagliocca, vestuario de Victoria Molotok y producción musical de Facundo Cicciu, tres protagonistas trazan la línea de

"Su paso por Broadway cambió el paradigma, demostró que una bailarina podía ser sexy, graciosa y sensible al mismo tiempo."

tiempo que compone el retrato afectuoso de una figura singular. Milagros Llanos interpreta a la niña que se proyectaba desde la danza clásica, la joven en plena ebullición transformadora está a cargo de Romina Foz, y la adulta que fija fija nuevos paradigmas para la danza y el musical es Virginia Kaufmann. Yerar Pérez hace la parte de Bob Fose, junto a un elenco que se completa con los bailarines Andrés Rosso, Leonardo Robaglio, Nahuel Silva, Guillermo Valeriano, Mara Moyano, Vicky Barnfather, Laura Rubinstein, Natasha Zbuczynski, Delfina Dilavello, Camila Cerutti, Bianca Curra y Antonella Schimpf.

#### −¿Dónde pusiste el foco para contar esta historia?

 Lo más importante para mí era mostrar sus comienzos como bailarina, pero a la vez destacar su transición a la maravillosa actriz que fue. Hacer foco en cómo rompió el paradigma de que las bailarinas no podían actuar.

−¿Cómo llevaste esas ideas al lenguaje del musical?

Gwen, los miércoles en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza

# Retrato afectuoso de una figura del musical

La obra creada por Juan Martín Delgado repasa la vida y la carrera de Gwen Verdon, la actriz y bailarina que fue mucho más que la musa de Bob Fosse.



En la puesta, tres protagonistas trazan la línea de tiempo que compone el retrato.

-Me interesa mucho el lenguaje de la danza para contar historias. Me parece un enorme desafío que, sin diálogo, se pueda construir una narrativa clara y concreta. Para eso necesité rodearme de excelentes bailarines que puedan plasmar mis ideas con precisión, como Romina way cambió el paradigma, de-Fos, que interpreta a una de las tres edades de Gwen que ponemos en escena. Junto a ella, y con Luciana Cuenca como productora ejecutiva, le dimos forma al proyecto.

De sólida formación clásica, Gwen Verdon fue una artista versátil. Junto a Jack Cole, el padre de la danza jazz, supo darle otra dinámica a aquellas producciones de Hollywood protagonizadas por Marilyn Monroe, Betty Grable, Rita Hayworth, Jane Russell, entre otras divas de lo que se recuerda como una época dorada. Más tarde, en Nueva York, la bailarina y actriz ganó su lugar en Broadway, con roles históricos. Fue Lola en Damn Yankees, Charity en Sweet Charity y Roxie Hart en Chicago,

antes de encontrarse con Bob Fosse, que sería su marido, en películas como Cabaret, Sweet Charity y All That Jazz. "Toda su carrera Gwen luchó contra el prejuicio de no ser considerada una 'actriz seria' porque venía del musical. Su paso por Broadmostró que una bailarina podía ser sexy, graciosa y sensible al mismo tiempo", obseva Delgado.

#### -¿Qué rescatás especialmente de la obra?

-Creo que el encuentro entre las distintas actrices que interpretan a Gwen siempre es emocionante. Como si tres versiones de una misma persona con sus respectivas virtudes trabajaran en conjunto por un mismo sueño. Esa sensibilidad, sumada al despliegue de todo el elenco de bailarines, hacen un combo perfecto para quienes van a disfrutar de una obra de danza.

#### -¿Cuáles son las dificultades mayores para producir un musical y sostenerlo?

-Creo que el mayor desafío para producir un musical es li-

cada vez más inmersos en la cultura de la inmediatez. Después, si la obra es buena, sola se va a sostener en el tiempo. Producir en la Argentina no es fácil, pero sin dudas es mucho más reconfortante cuando sabés superar todos los obstáculos que aparecieron. −¿Por qué recomendarías ver

darle su tiempo, en contraposi-

ción a cómo vivimos el día a día

### una obra como Gwen?

-Recomiendo que vengan a ver Gwen para que no se pierdan la experiencia de emocionarse a través del movimiento. Es una

> "El mayor desafío para producir un musical es lidiar con la propia ansiedad y la necesidad de llegar rápido a un resultado."

diar con la propia ansiedad y la necesidad de llegar rápido a un resultado. Es importante confiar en la maduración de una obra y oportunidad de dejarse llevar por un recorrido mágico de mucha danza, alegría, humor y sensibilidad.







### **NOMBRES PROPIOS**

Pinturas, dibujos, grabados y arte digital rescatando los nombres, familiaridades, los recuerdos y su memoria.

MARA ÁBALOS - GABRIELA CASSANO MARÍA GIUFFRA - NOEMÍ SPADARO

INAUGURACIÓN HOY 19 HS.

**ESPACIO CULTURAL BOLIVAR** Bolivar 1019 - CABA

#### Por Silvina Friera

"No quería nacer en otoño en un país radiactivo. Pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí, y con mis pies toqué la tragedia, mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre". Así comienza Luciérnaga, la primera novela de la poeta bielorrusa-argentina Natalia Litvinova con la que ganó por unanimidad la segunda edición del Premio Lumen de Novela 2024, dotado de 30.000 euros y la publicación de la obra ganadora, que llegará a las librerías en septiembre. La escritora nació en Gómel, una ciudad que está al sureste de Bielorrusia, cinco meses después de la explosión de la central nuclear de Chernóbil en 1986, en un momento de caos, pobreza y miseria. La familia de Litvinova emigró en 1996 a Buenos Aires, en busca de un futuro mejor.

"Los primeros años de mi vida coincidieron con la recesión económica y el fin de la Unión Soviética", cuenta la narradora de Luciérnaga, "una novela luminosa y radiactiva", en palabras del jurado de esta edición.

"En los almacenes desaparecieron el jabón, los corpiños, el papel higiénico, el aceite, los pañales, la leche. Las góndolas de licores y conservas se llenaron de repollos y los mercados

"Estoy obsesionada con Chernóbil; hubo un tiempo en que se quiso silenciar esta catástrofe, como si no hubiera existido la radiación."

se transformaron en un huerto arrasado. La vida se convirtió en una extensa fila de espera; a cada familia se le entregaban cupones para los productos que podían adquirir cada mes, los más valiosos eran los de los cigarrillos y el alcohol. El vodka era un bien preciado y en nuestra familia nadie tomaba. Mamá canjeaba los cupones de vodka con los vecinos por los de aceite o manteca, y así pasó del anonimato a ser popular en el barrio: la llamaban 'mujer con hijos que no bebe', 'la que destila cupones' y 'la patrona de los borrachos", señala la escritora.

Litvinova llegó a Buenos Aires el 9 septiembre de 1996. Al día siguiente cumplió en Argentina diez años. Como lo cuenta en la novela, leyó por primera vez la poesía de Federico García Lorca a los catorce

Natalia Litvinova ganó el Premio Lumen

## Una novela sobre el desarraigo

La escritora bielorrusa vive en la Argentina. En Luciérnaga propone una trama que tiene como hilo conductor la historia de su familia.

años y se enamoró del español. "Es el idioma en el que vivo y en el que amo. Me encanta la sencillez en la vida y en la escritura y no me gusta cómo escribo en ruso, no soy yo. Si tuviera que volver a Bielorrusia –cosa que no va a ocurrir-, no podría sobrevivir en otro idioma", reconoció la poeta y editora que definió a la literatura eslava como "una literatura sin esperanza".

A los veinte años, Litvinova asistió al taller del poeta argentino Javier Galarza (1968-2022), donde escribió su primer poemario, Esteparia (2010), y con quien escribió el libro Cuerpos textualizados (2014). Publicó los libros de poesía Todo ajeno vitalidad (2013), Siguiente (2016), Cesto de trenzas (2018), La nostalgia es un sello ardiente (2020) y Soñka, manos de oro (2022). En 2016 fundó junto a Tom Mayer la editorial Llantén, especializada en traducción de poesía rusa clásica y contemporánea.

En la rueda de prensa con periodistas de América latina y España aseguró que no puede dejar la poesía, ese "líquido amniótico", como la definió. "La poesía me enseñó la belleza del equilibrio", dijo la ganadora del Premio Lumen, que sucede a otra argentina: Leticia Martin, que obtuvo el mismo reconocimiento en 2023 con la novela Vladimir.

La abuela de Litvinova fue secuestrada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y cuando regresó a Bielorrusia tuvo que soportar el rechazo de los hombres de su comunidad, que la consideraban una espía, una traidora. "Yo estoy obsesionada con Chernóbil; hubo un tiempo en que se quiso silenciar esta catástrofe, como si no hubiera existido la radiación", admitió la escritora y agregó que se podrían escribir "muchas novelas" sobre lo que significó la explosión de la central nuclear en 1986.

Luciérnaga, presentada con el título La niña de los brazos de acero y bajo el seudónimo de Darina, fue elegida por el jurado integrado por las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado, la directora de



"La poesía me enseñó la belleza del equilibrio", señala Natalia Litvinova.

la librería Rafael Alberti (Madrid), Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, la escritora argentina María Fasce. El jurado destacó la "voz deslumbrante y conmovedora, con la difícil cualidad de la sencillez" de Litvinova. "En la tradición de la mejor literatura rusa, pasa del realismo a lo mítico con naturalidad y sabe recurrir al humor y la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído. La guerra y la emigración, la vida en Bielorrusia ('el país que se rompe') como telón de fondo sobre el que se narran los recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernóbil y la resistencia de las mujeres".

En esta ópera prima "delicada y contundente, de desarraigo y memoria", como anticipa la editorial Lumen, que publicará la novela premiada en septiembre, Litvinova "recupera el relato oral de las mujeres de su familia en un mundo inhóspito en el que la historia parece estar a punto de acabarse, y aborda la identidad, los lazos familiares y la experiencia privada en un memoir lleno de poesía y sinceridad, que es también un ajuste de cuentas con un pasado marcado por la migración y la necesidad de sobrevivir a un mundo en disolución".

La historia de su familia y el exilio atraviesan Luciérnaga, una novela que estuvo muchos años en su cabeza y en la que tiene un papel importante la madre de la autora. Como no podía hablar, le pidió que escribiera unos cuadernos, en donde narró las experiencias que había vivido en Gómel. "Me interesaba buscar todos esos recuerdos rotos, los traumas y la resistencia de las personas -afirmó la poeta premiada-. Cuando ese silencio se rompe, sale el terror y la belleza".

#### Por Cecilia Hopkins

En 2006, Adrián Caetano estrenaba Crónica de una fuga, película enfocada en narrar el escape de cuatro secuestrados del centro clandestino de detención Mansión Seré, en 1978. El actor Lautaro Delgado Tymruk, quien había interpretado a uno de aquellos evadidos, hoy está presentando Seré, una performance donde él mismo vuelve a relatar los hechos, de un modo nada convencional. "Seré es un circuito", dice el intérprete en la entrevista con Páginal 12, "comienza con la película y se cierra ahora, en otro formato de representación de ese mismo suceso".

A partir de la utilización en

Seré, interpretada por Lautaro Delgado Tymruk

### Memoria viva de un escape que hizo historia

escena de la grabación del testimonio de Guillermo Fernández, precisamente el secuestrado que ideó el escape, Delgado Tymruk mueve su boca al unísono con el audio, en perfecta sincronización. Y mientras tanto, su cuerpo asume los sucesos que se van describiendo, incluso utilizando diversos objetos. El original montaje, en realidad, no estaba destinado a ser interpretado por él.

Pero con la llegada de este gobierno, el director no quiso que otros asumieran el riesgo de abordar esta historia, de modo que resolvió realizar un unipersonal actuando él mismo.

Como no había instituciones que otorgaran subsidios, Lautaro Tymruk reutilizó materiales de una obra anterior y redujo el tamaño de los objetos que pensaba utilizar en los diferentes momen-

#### Por María Daniela Yaccar

El día en que cerraba el concurso de obras teatrales "Contar", organizado por la Aadet, Guido Zappacosta -dramaturgo y autor- se animó. Adjuntó y mandó. Su obra, Ahora/después, acerca del vínculo entre un padre y un hijo, resultó la ganadora del certamen. El espectáculo dirigido por Héctor Díaz y con actuación de Federico Ottone en el Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, a las 20) tiene, desde anoche, ocho funciones programadas.

"Contar Feria Teatral de Buenos Aires" es un concurso organizado por la Asociación de Productores Teatrales con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Actores, con el objetivo de estimular la presencia de obras de autores argentinos en el circuito comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Se realiza todos los años. Las obras elegidas reciben un premio económico. Tienen la posibi-

"La muerte es un tema que abordo siempre. La enfermedad. El valor de la vida", dice Zappacosta sobre la obra.

lidad de ser realizadas en formato semimontado por directores y elencos y producidas por empresarios que integran la asociación. Sebastián Blutrach, Tomás Rottemberg, Preludio Producciones, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti son los productores de la obra de Zappacosta.

"La mandé el último día. Cerra-

I TEATRO Se estrenó la pieza ganadora del concurso "Contar"

# "Esta obra es un drama, pero con ironía y humor"

Ahora/después, de Guido Zappacosta, aborda el vínculo entre un padre y su hijo.

El certamen tiene el objetivo de estimular la presencia de espectáculos de autores argentinos.



Guido Zappacosta escribió la obra que tiene funciones programadas en el Teatro Picadero.

Guadalupe Lombardo

vuelven a la casa en colectivo, internan al padre, la sala de espera, hasta que muere y lo llevan a velarlo. Eso va ocurriendo en el presente y a partir de ahí hay un montón de recuerdos y de viaje al futuro que le dan sentido a este presente, en el cual el protagonista, Diego, tiene 18 años. Es la historia de un adolescente".

Hace años que Zappacosta escri-

"Estoy feliz de, en este caso, ser solamente autor. Mirar de costado. Que haya una megaproducción que lleva a cabo algo."

ba la convocatoria. Me apareció en el Instagram como nos aparecen un montón de cosas. Ya había visto el concurso, pero pensaba que la obra no tenía nada que ver con el Contar. Tenía un prejuicio, me imaginaba cierta estética o propuesta de teatro comercial al cual no aplicaba. Y dije 'ya fue, la mando, no pierdo nada", revela

Zappacosta en la charla con Páginal 12. Dice sentir "alegría y emoción"; estar "movilizado y expectante".

El obtenido en el Contar no es el primer reconocimiento para su obra. Viene de ganar el Premio Internacional Teatro Joven, organizado por la editorial española Dalya (2021) y fue seleccionada para

participar del programa "Cimientos 2022", del IATI Theater de New York.

Ahora/después es la reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre. El texto surgió en el taller de escritura de monólogos de Fabián Díaz, en 2020, cuando Zappacosta comenzó a materializar una "idea que venía arrastrando". "La obra es de carácter autobiográfico, con elementos de ficción. Hay una imagen generadora. Mi viejo murió de cáncer en 2008. Su mejor amigo lo fue a visitar y al día siguiente murió, de neumonía, de repente. Mi viejo murió al toque. Ninguno de los dos se enteró de la muerte del otro. Esa situación me despertó la escritura", cuenta el autor. "Si bien la obra no habla de la pandemia, hay algo de ese momento que atraviesa el texto, de la angustia, de tanta noticia de muerte y enfermedad", añade. Define al espectáculo como un drama que posee "ironía y humor". El título, con una muletilla contradictoria y popular, esconde el mensaje de no postergar las demostraciones de afecto.

Zappacosta da más precisiones sobre lo que se verá en escena. "Hay un presente, que son las últimas 24 horas de la relación. En esas horas, padre e hijo van a la cancha a ver un partido de Boca,

be y dirige. Vive en San Fernando. Su quehacer teatral se despliega en el norte del conurbano. Comenzó a vincularse con la disciplina tras la muerte de su papá. Es egresado de la diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo. "Alguna vez hice funciones en la capital, pero nunca temporada. Y es la primera obra en teatro comercial. Estoy feliz de, en este caso, ser solamente autor. Mirar de costado. Que haya una megaproducción que lleva a cabo algo", dice. Entre sus trabajos se encuentran El amor es un guiso a fuego lento; La Santa Rita, monólogo coescrito con Evangelina Ferreira (que se presenta este domingo a las 19 en Espacio Caranday, Estrada 841, Tigre); y Los pibes de la moto, aún sin estrenar, elaborada en el marco de un taller de Javier Daulte.

"La muerte es un tema que abordo siempre. La enfermedad. El valor de la vida. Algo que tiene que ver con la obra, que da sentido a mi vida, es que estuve en Cromañón. En Ahora/después hay una escena en la que el personaje está en Cromañón. Hay algo de esa voz de una generación de la que me siento parte y me parece fundacional en mi presente. En mis obras en general hay una bardeada a la Policía. Y están las plantas, siempre", concluye el artista.

tos del relato. El caso es que el en el film. scalextric de uno de sus hijos, la maqueta de la mansión Seré que realizó su suegro y la elocuente iluminación de Ricardo Sica le brindan un gran atractivo a esta ficción documental estrenada en marzo en Casa Nuestros Hijos de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que hoy se presenta en el Beckett Teatro de Guardia Vieja al 3500.

La historia de este espectáculo se remonta al rodaje de la película de Caetano, donde conoció al mismo Guillermo Fernández, (actor residente en Francia quien estuvo en el film a cargo del papel de un juez), y sigue años después, cuando en 2014 presencia en el juzgado de San Martín el testimonio de Carlos García, a quien el actor había interpretado

#### -¿Cómo viviste el estar presente durante el testimonio de Carlos García?

-Carlos estaba a cinco metros mío y yo sentí que lo que él narraba ya lo había vivido. Fue como si me soñara y me viera a mí mismo fuera del cuerpo. Entonces pensé en que podía formar un solo personaje con mi cuerpo y con su voz. Pero como no pude conseguir ese registro, usé el testimonio de Guillermo Fernández de 1985, para armar la dramaturgia y la edición del audio.

#### −¿Cómo fue ese trabajo?

 Lo hice conjuntamente con la actriz Sofía Brito, mi esposa, durante la pandemia. Encerrados, fue una forma de escape ocuparnos de este proyecto. Tuvimos un cuidado especial porque no queríamos que el relato tuviera ningún componente morboso para el espectador. Además, el mismo Guillermo no quería que fuese algo lacrimógeno.

#### -¿Por qué decís que esta obra es "un instructivo de fu-

-Esta obra vuelve memoria viva lo sucedido durante la dictadura. Este juego de ventriloquía que hago en escena no es caprichoso. Tiene un sentido, porque pienso que todos estamos atravesados por discursos. Y ésta es una oportunidad de fuga en este aquí y ahora, para dejar de ser hablados y elaborar un discurso crítico urgente.

Seré, en el Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556), domingo a las 19 hs.



#### Contratapa

#### Por Hugo Soriani

-Hola Osvaldo, le digo al mozo apenas me acomodo en la silla. Traigamé un cortadito como siempre y por favor no me hable de política porque no quiero enfermarme desde la mañana temprano.

-¿Y de qué quiere que le hable Don Hugo? ¿O no le hablo y listo? Tampoco tenemos la obligación de tener que conversar cada día que se le ocurra venir a este bar. Mejor le traigo su cortado y se lo toma en silencio ¿O se cree que yo le voy a hablar de lo que usted quiera? A mi la única que me impone el temario es Olguita, mi señora.

-Tá bien Osvaldo no se sulfure, y además le aviso que lleva puesta una media de un color y otra de otro.

–¿Vio Jefe?, ¿le gusta? En mi casa tengo otro par igual. Si quiere se lo regalo.

-Ah Bué!, qué rápido para las respuestas que resultó el mocito. Dele tráigame el cortado, las medias se las queda usted así tiene el otro par para ponerse mañana. Porque supongo que se las cambiará todos los días ¿O me equivoco?

-Está en lo cierto Don Hugo. Lo que no me cambio nunca son las camisetas. Y tengo dos que las llevé puestas toda la vida. Una es la de San Lorenzo y la otra es la de Argentina. La tercera me la regaló Luciana, mi nuera, no hace tanto. Es la que tiene la cara de Néstor. Y a Olga le regaló una con la cara de Cristina. Mi señora la usa seguido, pero yo no. Me la pongo en casa cuando viene Luciana con el Beto, mi hijo, para que la piba se ponga contenta. Prefiero que no se gaste y guardarla siempre como recuerdo, porque fue el primer regalo que me hizo. Y a la piba la quiero como si fuera una hija más. No sabe todas las cosas en las que Luciana nos abrió los ojos a mi señora y a mi. Y al Beto también. Porque mi pibe es buen hijo. Muy solidario y laburador, pero de política cero hasta que ella llegó a su vida. Antes las únicas preocupaciones eran su taller de autos en Lanús, la formación del Ciclón y los asados con amigos para hablar de fútbol y de chicas. Algún día la debería co-

Pero no hablemos de los que se cambian la camiseta. Ya que me dijo que no quería hablar de política, porque en eso son muchos los que se la cambian sin que se les mueva un pelo. Para Pascuas le vendí la rosca Pichetto que amasó mi señora, pero la verdad que entre él y Scioli si tira la

nocer Don Hugo, para que vea que no le

miento. Esa chica vale lo que pesa en oro.

Charlas en el bar de Osvaldo

### Los que no cambian de camiseta

moneda cae de canto. Y lo peor es que a Scioli lo votamos, fue candidato, el Beto y Luciana le hicieron campaña. Se levantaban temprano los domingos para "militar a Daniel", asi decían. Pobres pibes, ahora se pone la gorrita de las "Fuerzas del cielo", pide el Nobel para el Peluca, y quiere sacarle el nombre hasta a los juegos Evita. Como todos

los conversos: al final Macri tenía razón, sólo que hoy la frase se la decimos nosotros "En que te han convertido Daniel", se nota que de falsedades Mauricio también sabía. Ahora el Peluca lo está dejando afuera de todo y la Pato lo lima un poco todos los días. Esa es otra campeona en los cambios de camiseta. Y para Milei pasó de "haber puesto bombas en los jardines de infantes" a ser su ministra de Seguridad. Y lo peor es que a muchos estos cambios no los sorprenden. O como se dice ahora, los naturalizan. Ponele, esa también es nueva. Ponele. Lo que quiero

ver es cómo se las arregla con el tema Seguridad. Pero no la seguridad de esos protocolos pedorros, sino esa que sufrimos todos los días con el choreo que no para de aumentar. Y con la malaria que hay cada día será peor. Al bar entran siempre a vender medias o repasadores y yo antes los dejaba. Pero ahora van un par de veces que apoyan las medias sobre el celular del cliente que está en la

> mesa y cuando las levantan se les queda el celular pegado. Ya tuve que correr a varios y la verdad que no estoy para esa. Porque además los perjudicados se la agarran con este mozo. Que porqué los dejo entrar y que bla bla bla. Asi que además de la bandeja quieren que me ponga la gorra y haga de policía. Y si les digo que cuiden los celulares me miran con cara de que no son giles. Es jodida la gente jefe, palos porque bogas, palos porque no bogas.

Por supuesto que luego del choreo hay que escu-

char los discursos de las víctimas, que casi siempre son: "hay que matarlos a todos estos cabezas" y frases de un resentimiento que espanta. Yo no los quiero nada a los chorros, pero la tengo clara que cuanto más hambre hay, más choreo. Y encima estos mal nacidos se guardan hasta la comida que tienen comprada y no la reparten. Pero ahí no escucho esas frases terribles. Tres de cada cinco clientes los siguen apoyando: "hay que esperar, dicen" o "el desastre lo hicieron los peronistas". Es increíble jefe. Yo ya no pongo la televisión en el bar porque hasta los canales que antes eran medio del palo ahora se travisten dependiendo la hora del día.

-Epa Osvaldo, que discurso demoledor que le escucho. Y eso que le pedí que no habláramos de política hoy. En este barrio es lógico que la gente tenga ese discurso tan horrible para los que pensamos de otra manera.

-Se equivoca Don Hugo. De nuevo se equivoca. Acá viene gente que vive de renta, del campo, de alquileres o de la soja. Los tengo bien junados porque se quedan horas y no gastan casi nada, menos que usted, que por lo

menos se va rápidito. Pero también viene gente laburante, albañiles de obras cercanas, pintores, enfermeras y camilleros

del Clínicas y de la Suizo. Electricistas, plomeros, oficinistas. De todo viene. Y le repito tres de cada cinco votaron a Milei y le tienen fe todavía. Son pocos los que ya están arrepentidos. Y encima el peronismo sigue sin ponerse de acuerdo y perdiendo el tiempo en peleas y discusiones insólitas mientras ésto se desbarranca. Yo a la Jefa la escuché decir que no hay que echarle la culpa a la gente, y debe tener razón. Pero entonces si la gente no tiene la culpa que se pongan

las pilas y se dejen de hinchar las pelotas. Porque a mi la plata no me alcanza, las propinas casi no existen y si siguen subiendo la luz, el gas el agua, el transporte, etc, este bar tiene los días contados y nos vamos a tener que juntar en la plaza si todavía quiere conversar conmigo. Por suerte tenemos a Axel. Me dicen el Beto y Luciana que la gente de provincia lo rebanca. Los pibes lo adoran, es un rockstar, y le hacen campaña todos los fines de semana, porque los dos laburan y no les queda más tiempo. Y a ése sí que no lo veo cambiando de camiseta, aunque se la hagan difícil algunos que lo rodean. Y después de todo también está la Jefa. La Olga ya está comprando varias camisetas con la cara de los dos. Y cuando mi señora se pone la camiseta no se la quita nadie, Don Hugo. Y ya le traigo su cortadito, que en lugar de un corazón dibujado con la espuma, va a venir con la cara de Néstor, que desde arriba nos va a saber orientar para no volver a hacer más cagadas.

EL CLIMA

Para hoy

Mayormente nublado y ventoso. Mínima: 12 °C. Máxima: 16 °C.

Para mañana

Neblinas por la mañana. Mínima: 14 °C. Máxima: 19 °C.



4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. interior: \$100.

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Pro- Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. pietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$10.000 recargo

TE SIGO ELIGIENDO

STEMPRE

